

### LOS REYES COINCIDEN EN EL ÚLTIMO ADIÓS A ISABEL II

500 jefes de Estado y altos dignatarios de todo el mundo rinden tributo en Buckingham a la reina de Inglaterra en una ceremonia sin precedentes POR C. FRESNEDA, T. ABURTO, C. DAVIES, M. PINA / PÁGINAS IS A 22 / EDITORIAL EN PÁGINA 3





LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AÑO XXXIII. NÚMERO: 11.960. EDICIÓN NACIONAL PRECIO: 1,80 €

• Estoy dándole vueltas a ver cómo seguimos engañando al personal (Sergio Scariolo) •

ENTREVISTA / EMILIANO GARCÍA-PAGE PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

### «Si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo»



«No comparto que Feijóo sea insolvente»

➤ «Las cosas en el PSOE no pueden llegar
otra vez al punto de 2016» ➤ «El Gobierno hoy
ataca a las empresas; antes les ponía alfombra
roja en actos públicos» POR JORGE BUSTOS/PÁGS.8Y9

La UE tratará en persona con Bolaños el bloqueo del CGPJ

El comisario Reynders se verá con Pilar Llop y el ministro de la Presidencia para mediar en la crisis POR ÁNGELA MARTIALAY / PÁG. 10

### El comercio de Madrid se resiste a apagar los escaparates

El centro de la capital desafía la prohibición: «Debo iluminar mi escaparate para poder vender» POR NACHO MARTÍN / PÁGINA 14

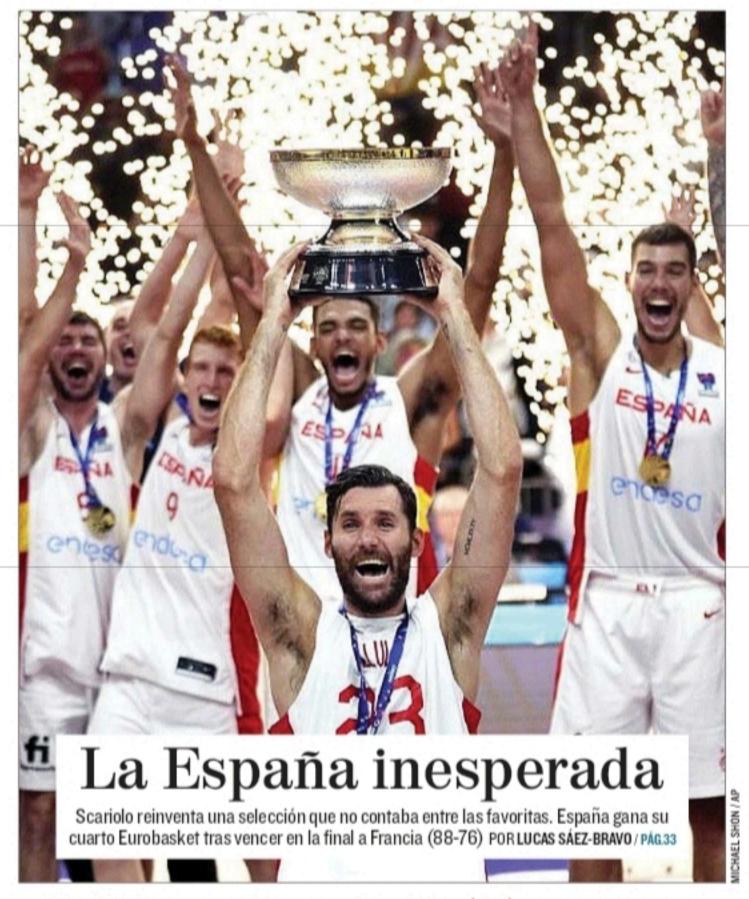

El Madrid, en racha, vence al Atlético (1-2) por carlos guisasola / PÁG. 38



Manifestación en defensa del bilingüismo en Barcelona, G.L.

### Clamor contra el Gobierno por sacrificar el bilingüismo

POR GERMÁN GONZÁLEZ / LEYRE IGLESIAS / PÁGINAS 4 Y5

Feijóo promete que el castellano será vehicular en Cataluña por JUANMA LAMET/ PÁGINA 6



### **OPINIÓN**



COMENTARIOS LIBERALES

F. JIMÉNEZ LOSANTOS

### La Agenda 2030 rompe la UE

HAY que recordar que el proyecto de Unión Europea para evitar las guerras en el Viejo Continente -las dos últimas, mundialesnació como acuerdo comercial: CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero. De ahí pasó al Mercado Común Europeo, éxito espectacular, y de ahí a la Unión Europea, que se fue ampliando hasta cuadruplicar sus miembros. A algunos, como España, otros, como Francia, les pusieron infinitas trabas, porque sus productos eran muy competitivos. A otros, como los del Este tras la caída del Muro, se les dieron toda clase de facilidades, porque, amén de facilitar su vuelta a la democracia, perdida bajo el Ejército Rojo, eran mercados apetecibles, especialmente para Alemania... y para los demás.

Durante la década que duró la reunificación alemana bajo el euro, la UE contempló respetuosa la pesada digestión de la RDA por la RFA. Y cuando Schroeder y Merkel entregaron su abastecimiento energético a la Rusia de Putin, lo aceptaron o lo imitaron. Alemania producía entonces más gas que Rusia, pero era más barato comprarlo. Luego vimos que Schroeder era y es un empleado de Putin a través de Gazprom. Y encima la sobrevaloradisima Merkel decidió cerrar las nucleares, abriendo la carrera de especulación financiera de las energías renovables,

La Agenda 2030 de Davos, que bendijo Xi Jinping, es el peor ataque a la propiedad y a la libertad desde la Komintern

apuesta puramente ideológica que, manipulando el alarmismo climático, nos lleva a la ruina.

Ahora otra política alemana de derechas, Von der Leyen, hace suyo el programa de la izquierda rojiverde: en vez de reducir la carga fiscal en la factura de la energia, pide gravar los «grandes beneficios» de las eléctricas (y las fósiles) cuando los máximos beneficiarios son los Estados y la UE, con el IVA. Y dice que esos fondos deben utilizarse para la «transición ecológica», es decir, en dar más dinero a la mayor estafa de la historia. A 400 millones de europeos no se les informa de verdad sobre el clima (por ejemplo, que el CO2 que produce la UE es sólo una milésima del que hay en la atmósfera, y no puede cambiar nada) y se les imponen decisiones que pueden producir una hecatombe económica. Todo, por el capricho verde de una millonaria azul que desde su avión privado nos impone la agenda roja.

Es la Agenda 2030 de Davos, que bendijo Xi Jinping: «En 2030 no tendrás nada y serás feliz». El peor ataque a la propiedad y la libertad desde la Komintern. Así se dinamita y deslegitima aquel proyecto sensato, basado en el mutuo beneficio, que nació CECA y muere UE. PARA mí que la pelotera judicial al común de los mortales no le genera más que un tedio oceánico. Pero si, como dice la ministra Llop, el asunto es motivo de reyerta en los vagones de metro, entonces habrá que darle otra vuelta. Ya pensaba hacerlo, desde que hace unos días me topé con un abracadabrante alegato de la conocida periodista Pepa Bueno. Empezaba bien, calificando al Tribunal Constitucional de «árbitro de las reglas del juego». Pero luego se permitía esta afirmación: dado que el Gobierno es progresista, «ahora toca» que la mayoría del tribunal sea también progresista. Es decir: designado el árbitro, se aduce que uno de los dos equipos -el que ha traído más hinchas al campo-tiene el legitimo derecho de comprarlo.

Hasta donde alcanza mi memoria la moda de colgar el sambenito de «progresista» o «conservador» a los jueces es otra de las desgracias que nos trajo la reforma del Estatuto de Cataluña. Desde entonces nos hemos despeñado un poco más: ya no basta con poner a los magistrados bajo la sospecha de servir a una facción: se defiende la aberrante proposición de que la Justicia debe reflejar –esto es, obedecer-las mayorías políticas de cada momento. Si este fuera el caso, mejor prescindir del control constitucional de las leyes y vivir al albur de las hegemonías sucesivas. Una cadena de trágalas en la peor tradición hispana. «Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo». Un tal Montesquieu.

ces tengan una ideología que univocamente pueda tildarse de conservadora o de progresista. Sin duda, tienen pasiones. Del juez al bedel, todos estamos hechos del mismo barro frágil y claudicante. De ahí la coraza de una legislación para impedir los abusos. Pero la primera garantía de su independencia es interna: la de estar los jueces mismos poseídos por la certeza de ser depositarios de algo más importante que

JUAN CLAUDIO DE RAMÓN



### *èAhora toca* progresista?

La democracia es un sistema de postulados. Hipótesis ideales que debemos admitir como un horizonte a la vez inalcanzable e irrenunciable. Uno de esos postulados es la independencia del poder judicial y la creencia de que los jueces antepondrán el respeto de la ley a sus convicciones. No me consta que todos los jue-

sus inclinaciones personales: la ley de su país, estudiada durante largos años. A no todos les pasará: por eso hay que facilitar que los más integros e insobornables sean quienes asciendan a la cima del escalafón; algo improbable si su nombramiento sigue mediatizado por unos partidos olvidados del interés general.

#### IDÍGORAS Y PACHI



UNA manifestación como la de Barcelona es un fracaso. La validación de que en España algunas leyes fueron escritas en papel higiénico. Las pisotea una clase política estupefaciente, que oscila entre el gansterismo desorejado y/o la complicidad, de perfil ante el atropello de la Constitución. Los padres en la calle, unidos para defender que sus hijos puedan estudiar, qué menos, un 25% en español, y los aspirantes a Moncloa a por uvas, de ejercicios espirituales.

Hablé por WhatsApp con Javier Pulido, el padre de la niña de Canet, cinco años, con piquetes a la puerta de casa porque niegan la educación bilingüe en una sociedad bilingüe. «Voy a la manifestación para demostrar que es posible afrontar y vencer el miedo en el que vive gran parte de la sociedad catalana». «Hay una gran masa social», añadió, «que quiere que los servicios públicos catalanes no se instrumentalicen para el objetivo político nacionalista».

Unos días antes, en una Barcelona tomada por nacionalistas de negro con la estelada al cuello, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, comentaba que los separatistas no han renunciado a nada. «Por eso es más necesario que nunca que el Gobierno de España salga al rescate de los agredidos y, sin embargo, en vez de lanzarnos el chaleco salvavidas, lleve a puerto a las fuerzas nacionalistas escoltadas por la flota institucional. Mientras, nos deja tirados sin víveres».

Una manifestación como la de Barcelona desnuda a quienes desde el puro sectapensará tanta bajeza, que no se la chupan gratis a los clérigos y harán carrera y hasta serán considerados como progresistas por otros periodistas y lectores igual de analfabetos (o cínicos).

Una manifestación así va de preservar una comunidad política plural y libre y de garantizar que no sean desvalijados los derechos de los más débiles. Una manifestación como la de Barcelona es un molinillo

TERCIO DE VARAS JULIO VALDEÓN



### Campanas de libertad

rismo titulan «La derecha se vuelca con la manifestación de Barcelona en defensa del castellano en las aulas» (El País). Pocos fenómenos más repugnantes que el empeño en levantar pueblos unánimes y pocos titulares más pornográficos que el de quienes practican una escritura a sueldo del apartheid etnolingüístico. Supongo que les com-

que echa a rodar por la tierra y la perfuma con el clamor de quienes no se resignan. Una marcha así nos reconcilia con nuestros congéneres, que desbordan las calles y doblan por «el desafortunado, el abandonado y el rechazado, y por el paría que siempre arde en la hoguera mientras contemplamos las radiantes campanas de la libertad».

### **OPINI**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECT OR ADJUNT 0: Vicente Ruiz

ADJUNT O AL DIRECTOR: Francisco Pascual

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Esteban Urreiztieta, Maite Rico.



EDIT ORA:

Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28 033 Madrid. Teléfon o de contacto: 91 443 50 00

DIRECTOR DE NEGOCIO:

José Jesús López Gálvez

ADMINISTRADORES: Stofania Bodogni Nicola Speroni

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso Balbino Fraga y Juan González

### Coraje para defender la lengua de todos

CUANDO en una nación como la nuestra miles de personas tienen que manifestarse por aquello que está fuera de disputa moral o legal, como subrayaba en nuestras páginas Félix Ovejero, es que estamos ante una grave anomalía democrática que no dice nada bueno del funcionamiento del Estado de derecho. La triste realidad es que una marea humana tuvo que salir ayer de nuevo a las calles de Barcelona para reclamar que el español también sea lengua vehicular en una parte de España, en Cataluña, donde es igualmente la lengua común y mayoritaria de sus habitantes. Es decir, miles de personas se vieron obligadas a manifestarse una vez más para que sencillamente se cumpla la ley, para que dejen de vulnerarse derechos fundamentales recogidos en la Constitución porque el nacionalismo sectario lleva décadas usando la lengua como herramienta de victimismo identitario contra la legalidad española y como pilar de la construcción separatista con claros tintes xenófobos. Y porque, ante ello, el Gobierno de la nación prefiere mirar hacia otro lado y dejar desasistidos a tantos catalanes que, como lamentaba días atrás alguien que ha demostrado tanto coraje cívico como el padre de Canet, sienten que el Estado les ha abandonado, sobre todo tras el reciente pacto del PSC con el independentismo dando forma a una nueva argucia para burlar a la Justicia y perpetuar una inmersión excluyente y fallida.

La convocatoria de la marcha corría a cargo de la pla-

taforma cívica Escuela de Todos, que reclama que en los colegios de Cataluña pueda estudiarse en español. Su apuesta, compartida por la mayoría de la sociedad, pasa por un verdadero sistema de enseñanza bilingüe en el cual los alumnos puedan formarse en castellano y en catalán. Y, en esa línea, interpelaron a las fuerzas políticas para que se comprometan con «la vehicularidad del castellano en todo el sistema educativo», y a los tribunales para que «amparen los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y acaben, de una vez, con la vulneración de su derecho fundamental a una educación en la que el castellano sea lengua vehicular». No puede el Gobierno de Sánchez, como peaje por prolongar su estancia en La Moncloa, tratar al conjunto de los catalanes como rehenes y seguir cercenándoles sus derechos lingüísticos. Es una auténtica ignominia que nos compromete a todos los ciudadanos españoles.

Dirigentes del PP, de Cs y de Vox se sumaron a la marcha. Pero la ausencia más destacada fue la del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien prefirió presidir la interparlamentaria de su partido en Toledo, en

una decisión muv cuestionable. Feijóo se comprometió a utilizar «todas las herramientas del Estado para conseguir

### En el discurso de Feijóo sobraron ambigüedades y faltó contundencia

la cordialidad lingüística» si llega al Gobierno. Fuentes de la dirección del PP subrayaron que se refería a hacer cumplir con la obligada vehicularidad del castellano que se desprende de la Constitución, aunque él no pronunció esa palabra. En general, en su discurso sobraron ambigüedades y se echó de menos una denuncia más contundente del incumplimiento de la ley y la vulneración de los derechos individuales.

### La UE debe protegerse de sus caballos de Troya

LA UNIÓN Europea es, ante todo, una organización de integración política y el mayor espacio en el mundo que protege y fomenta la democracia liberal, los derechos humanos y las libertades individuales. Esto último es necesario subrayarlo ante noticias como la propuesta hecha ayer por la Comisión de suspender el desembolso de 7.500 millones de euros en fondos comunitarios a Hungría por sus continuas violaciones a los principios del Estado de derecho, en materia judicial o en la lucha contra la corrupción. El golpe en la mesa llega después de demasiadas advertencias y tras la reciente resolución del Parlamento Europeo que lamentaba que el país hoy no es una «democracia plena».

Hace ya demasiado tiempo que el régimen iliberal de Orban, imparable en una deriva autoritaria que causa estupor en pleno siglo XXI, del todo incompatible con la pertenencia húngara a los Veintisiete, se ha convertido en un caballo de Troya en el club comunitario, que por su misma supervivencia debe hacerle frente. Corresponde a Bruselas velar por la preservación de los valores irrenunciables de la UE. En ese sentido, cabe lamentar también la preocupación que cunde por la situación de la Justicia en España, como pone de manifiesto la próxima visita del comisario del ramo, Didier Reynders, quien, según adelantamos, busca reunirse con Bolaños para que el Gobierno abandone su inmovilismo.

### GALLEGO & REY



### Los líderes del mundo despiden a Isabel II, una reina global

LONDRES acoge la que probablemente sea la mayor concentración en la Historia de dirigentes de todo el mundo para despedir hoy a la reina Isabel II. Tras más de 10 jornadas de duelo en un Reino Unido cuyos habitantes se han volcado en señales de gratitud y reconocimiento hacia quien ha sido su monarca durante 70 años —las kilométricas colas para acceder a su capilla ardiente lo dicen todo del sentimiento popular que ha despertado su deceso–, la imponente Abadía de

Westminster será este mediodía el escenario de un funeral de Estado al que han querido asistir hasta medio millar de líderes políticos, entre ellos decenas de jefes de Estado, incluido el presidente de EEUU, y primeros ministros, así como altos representantes de la práctica totalidad de monarquías del globo. La Corona británica, ya con Carlos III como nuevo rey, ha ejercido durante los últimos siglos como referente para las demás monarquías parlamentarias, siendo una institución medular que da estabilidad al sistema y que a sus funciones representativas suma su capacidad unificadora y su importante rol en defensa de los principios constitucionales, de los que tan orgulloso se ha mostrado siempre el pueblo británico, y de las libertades. Isabel II ejerció su alta magistratura con una dignidad y ejemplaridad notables, sorteando las dificultades de un reinado en el que pilotó con prudencia a su país desde el Imperio que se resquebrajaba hasta la era aislacionista que marca ese gran error populista que fue el Brexit. Y esa enorme influencia y su posición como una líder global es lo que lleva a tantos mandatarios a rendirle homenaje hoy en su último adiós.

Todos ellos se encontraron ya ayer en la recepción ofrecida en Buckingham por el rey Carlos. Y fue esa la cita en la que han vuelto a coincidir en público, después de dos años y medio, el Rey Felipe VI y su padre, Don Juan Carlos. El Emérito está presente en los actos de despedida a la monarca británica tanto por su estatus de ex jefe de Estado como por su estrecho parentesco con ella. Y, por ello, pese a las polémicas artificiales que han querido engordar los partidos que tienen como fijación atacar a la monarquía, su presencia en Londres responde a una lógica protocolaria. No supone ello, sin embargo, ningún cambio de Zarzuela respecto a Juan Carlos I. Don Felipe ha puesto muy alto el listón de la ejemplaridad y tanto sus pasos como Rey como su ejecutoria para redignificar la institución que encarna están resultando intachables.

### **ESPAÑA**

### Una marea emerge en defensa del bilingüismo

- Miles de personas reclaman el español como lengua vehicular en las aulas catalanas
- Ciudadanos y Vox aprovechan la ausencia de Feijóo para rentabilizarlo frente al PP

### GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA Las entidades y partidos que defien-

den el bilingüismo en la escuela catalana apuntan al Gobierno de España como principal culpable de la situación actual en la educación catalana, con el catalán como única lengua vehicular. Y mientras el castellano, subrayan, está apartado, sólo como «lengua de aprendizaje», según la ley aprobada por el Parlament a instancias de los partidos independentistas, ERC y JxCat, junto con los socialistas y comunes.

Dan la batalla por perdida ante la «hispanofobia» de los dirigentes nacionalistas, pero no van a dejar de darla para que la Generalitat atienda a su reivindicación. «Los gobiernos de España han mirado hacia otro lado con la inmersión lingüística», resumió la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y portavoz de Escuela de Todos, Ana Losada, al final de la manifestación que ayer reunió en Barcelona a miles de catalanes a favor del español como lengua vehicular en la educación.

En la protesta se escucharon numerosas voces críticas contra Generalitat y Gobierno por el «trato discriminatorio» que sufren los catalanes que quieren estudiar en castellano ya que estas administraciones trabajan «para conseguir que no se aplique» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó un mínimo del 25% de castellano en las aulas, «Basta de tratar el castellano como una lengua secundaria», aseguró Losada, quien afirmó que la movilización reivindica «los derechos lingüísticos de todos los catalanes». También añadió que el «castellano es la lengua mayoritaria» en Cataluña, por lo que los 1,4 millones de alumnos catalanes deben poder recibir educación en las dos lenguas.

La manifestación de ayer en Barcelona, según los convocantes, inicia «el fin de la escuela monolingüe». Losada acusó al nacionalismo de poner en peligro al catalán por convertirlo en una «lengua antipática». «No exigimos nuestros derechos a costa de los de nadie», dijo la presidenta de la AEB, quien añadió que la convivencia escolar no puede producirse en base a la «exclusión» de una parte de los catalanes. Y es que las familias se han sentido desamparadas no sólo por la Generalitat, que usa el catalán como «lengua de po-

### «Basta ya de tratar al castellano como una lengua secundaria», dijo Losada, de la AEB

der» contra «los que no piensan como ellos» sino «por un Gobierno que facilitó al Govern el incumplimiento» de la sentencia del 25%. Losada afeó a Moncloa mirar a otro lado «cuando se persigue y señala a profesores y alumnos por hablar español»

La Escuela de Todos instó a que «las fuerzas políticas se comprometan a conseguir la vehicularidad del castellano en todo el sistema educativo» catalán y pide al Gobierno que «cumpla y haga cumplir la Constitución en Cataluña». También reclaman que los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional «amparen los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y acaben, de una vez por todas, con la vulneración de su derecho fundamental a una educación en la que el castellano sea lengua vehicular».

La manifestación se convirtió en una muestra del poder de resistencia del constitucionalismo en Cataluña, representado ayer por PP, Vox y Ciudadanos. Aunque no todos acudieron con sus máximos representantes. Precisamente, la ausencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, provocó que se convirtiera en la diana de las otras formaciones. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dijo que «lo sorprendente sería que estuviera sabiendo lo que defiende y lo que está aplicando en Galicia y lo que piensa del nacionalismo catalán, que piensa que hay que agradarles».

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, señaló que su ausencia tiene que ver con la «contradicción entre estar aquí y las políticas lingüísticas aplicadas en Galicia». Abascal también reclamó que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para «que la legalidad sea restituida». La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, replicó: Núñez Feijóo «está con el PP que está en Barcelona» en esta manifestación, pese a su ausencia física y lamentó que la Generalitat se dedique a «pisotear» los «derechos lingüísticos de los catalanes con la complicidad del Gobierno de España, que lo permite y no lo impide». «No cabe la dejación de funciones por seguir en La Moncloa por un puñado de votos», remató.



Miles de personas llenaron el centro de Barcelona para reclamar que el castellano sea lengua vehicular. ARABA PRESS



Don de lenguas Barcelona queda bastante lejos de Toledo, unos 689 kilómetros. Dicen que la distancia es el olvido y quizá por esa razón Juan Carlos Girauta decidió salir de su asfixiante ciudad natal para plantarse en Toledo, algo parecido remotamente a lo que hizo Alberto Núñez Feijóo que se agarró a su agenda que le fijaba la clausura de la Interparlamentaria de su partido en la ciudad imperial. No atendió el presidente del PP ninguno de los píos consejos que se le dirigieron para que alterase

sus planes de ayer y fuera a Barcelona. A Barcelona fue Cuca Gamarra, pero no fue lo mismo, claro, aunque Feijóo ensayara ese viejo truco tan practicado por los políticos españoles de estar en los sitios a los que no han ido.

Pero lo peor fue la explicación, para la que el candidato popular a desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa (cuando toque) redujolos hechos al verosímil que más convenía a sus propósitos y a partir de ahí, la equidistancia se definió sola: «Nadie, nadie, nadie en Cataluña tiene derecho a revolverse porque haya personas en Cataluña que decidan hablar en español, y nadie en el resto de España tiene derecho a molestarse porque haya catalanes que decidan hablar en catalán».

No se trataba de eso. Quizá sin sospecharlo, Feijóo incurrió en un sofisma paralelo que había acuñado Zapatero en el Congreso el 8 de marzo de 2005, al tratar de apoyar al nacionalista Aitor Esteban cuando el entonces presidente de la Cámara, Manuel Marin, le

#### Quien no pudo acudir pese a que estaba previsto en un inicio fue Javier Pulido, padre de una alumna de la escuela de Canet que pidió el 25% para su hija y que fue sometido a un acoso en las redes, «Me he roto, la tensión me puede y no voy a poder estar con todos vosotros», explicó Pulido a José Domingo, portavoz de Escuela de Todos, quien leyó unas palabras del padre: «Nunca fue mi intención ser un héroe, me pusieron esos galones quien nos hizo vivir un infierno mediático, aunque les salió el tiro por la culata».

### Los resistentes resisten, malas noticias para el 'dialoguismo'

El 18-S prueba que a la Cataluña abandonada no la doma el nacionalismo y vigilará al PP



Melvin es mozo de almacén, tiene 44 años y nació en Ecuador. Lleva 18 años en España y aquí nació su hijo. Melvin le acaricia la cabeza a unos pasos del escenario de la manifestación por la enseñanza bilingüe en Cataluña. El pequeño, de 11 años, no estudia en un colegio concertado, plurilingüe y prestigioso del barrio de Sarrià, como las hijas del conseller Josep Gonzalez-Cambray, de Esquerra, sino en uno público del barrio de Sant Andreu en Barcelona, «Nosotros estamos muy integrados», se excus aba el padre con pudor. «Pero debería respetarse la lengua matema. Sus notas se resienten...».

Si los catalanes constitucionalistas se saben silenciados, si tuercen el gesto cuando no ven junto a ellos a Alberto Núñez Feijoo en la fiesta reivindicativa del 25%, hay que ponerse en la piel de quienes llegan desde otros países. Los latinos son un grupo sociológicamente creciente. Como Eduardo, ingeniero de software venezolano, que saludaba con su bebé en brazos, «Yo vine por mis hijas». La dirección del colegio se ha negado a enviarles las comunicaciones en castellano; en las reuniones no les hablan en español pese a que ellos lo han pedido «educadamente». «Yo defiendo a Cataluña, pero esto es un derecho». Eso dicen machaconamente los tribunales. No «la derecha», como alguna prensa se esfuerza por sostener.

Catalanes como ellos, algunos políticos y un puñado de intelectuales se mezclaron este domingo por el paseo Picasso. Para ser una manifestación semiclandestina la movilización fue de una dignidad apabullante. Si uno hojeaba La Vanguardia del domingo, la convocatoria ni existia. Eran revolucionarios duros los que allí se congregaron, utópicos sin remedio: piden el cumplimiento de la ley y de las sentencias judiciales. Piden ley en un territorio donde, tras el fracaso del procés, el nacionalis-

mo se agarra a la lengua como el pegamento de una familia de caínes traidores y oportunistas.

Fueron varios miles de personas los que protestaron llamados por Escuela de Todos, y la cifra que difundió la Guardia Urbana, una broma. Pero estos catalanes buenos ya no se desesperan. Sin subvenciones, sin recursos, sacando el tiempo del rato que les queda entre el trabajo y los hijos, siguen siendo profundamente incómodos para la Ge-

multitudinaria como la que tuvo lugar en pleno pico del procés era impensable ahora-, lo importante era mandar un mensaje y eso sucedió. Más allá de los partidos, con Cuca Gamarra, Inés Arrimadas y Santiago Abascal como cabezas visibles, el «basta ya» se oyó desde las calles soleadas de Barcelona. Malas noticias para el dialoguismo: los resistentes resisten.

«Estoy aquí porque Cataluña no puede ser un territorio sin ley ni



Fernández y Gamarra (PP, izda.); Bal y Arrimadas (Cs, dcha), en primera fila.



Abasc al y Garriga (Vox) saludan a Ana Losada, convocante. EFE / ARABA PRESS

neralitat, indomables para el PSC de las cesiones y suspicaces cuando el PP de Feijóo les hace promesas como las que ayer llegaban desde Toledo. Vigilarán, y es bueno que vigilen. Aunque la desmovilización entre los sectores no independentistas es evidente -una manifestación

«Somos más los que pensamos así», dice lsabel, y grita libertad con Melvin, Eduardo... España una anomalía lingüística y democrática», decía Cayetana Álvarez de Toledo. Félix Ovejero apuntaba: «Tener que manifestarse contra las instituciones para que cumplan la ley justificaría un acto de desobediencia civil». Isabel, una madre «curranta» que se enfrentó a Goliat para que su hijo pudiera cumplir al menos ese 25%: «Somos más los que pensamos así». Antes que ella ya lo han dicho las encuestas. «Pero la gente se cansa: ¿para qué voy a protestar, si esto nunca cambia?».

El pacto con el PSC es la última traición que sangra. «En español queremos estudiar», coreaba la masa. «iLibertad!». Aplausos al padre del niño de Canet, a quien los nervios impidieron acudir a leer su discurso. Aplausos cuando Pepe Domingo, comprometido abogado, pedía en su nombre que nadie caiga en el insulto ni en la ofensa. Que nadie alimente «la espiral del odio». Si uno tuviera que dibujar la furia españolista, se parecería poco a estos ciudadanos desordenados y sonrientes a pesar de todo. Y eso que no faltaron –y caminaban ordenados, casi militares- muchos militantes de Vox.

Por allí andaban también Francesc de Carreras, Rosa Diez, Miguel Angel Aguilar, Xavier Pericay, Guillermo del Valle... Joaquim Coll, que es un socialista libre: «No puede ser que quienes defendemos la España plurilingüe lo hagamos sólo hacia fuera y no hacia dentro de Cataluña. Es una bandera que la izquierda ha abandonado, un gran engaño que hay que desmontar». Y Lola Canales, vigorosa luchadora antifranquista, con billete de vuelta a Madrid: «Los nacionalismos son la muerte del futuro. Son la burguesía que hoy expolia a las clases medias con la lengua».

Habrá que quedarse con la premonición de Antonio Robles, constitucionalista de primera hora. Musita Robles que la ruptura con el nacionalismo crecerá. Que «esto de aquí, este cabreo, irá a más». «No será en dos días pero sucederá. Es inevitable». Son indomables, y menos mal.

negó permiso para intervenir en euskera: «Las lenguas están hechas para entenderse», dijo Zapatero. «Sí», le respondió Rafael Sánchez Feriosio, mediante carta a ABC, «pero solo sus respectivos hablantes entre sí».

Todo su argumento lo envolvió el líder popular en las palabras antedichas, que no eran las adecuadas. No se trata de la lengua que quiera hablar cada cual, sino del respeto a las leyes y a las sentencias de los tribunales que reiteradamente han venido fallando que

el 25% de la enseñanza había de impartirse en castellano como lengua vehicular, lo que se ha incumplido flagrantemente por la Generalidad. El País anunciaba el sábado la manifestación con un sumario justamente calificado por **Pericay** como un monumento a la infamia periodistica: «Los convocantes afirman que la Generalitat incumple sentencias».

El número de asistentes no fue tan menguado como pretendía la Guardia Urbana (2.800) ni tan crecido como lo que estimaron los cálculos más optimistas de algunos de los convocantes (200.000). Alrededor de 10.000 manifestantes podría ser un cálculo más razonable. Había un héroe entre los manifestantes: Javier Pulido, el padre de la niña de Canet, que ganó ante la Justicia el derecho de su hija a recibir el 25% de la enseñanza en español en la escuela Turó del Drac, pero a última hora no pudo subir para hacer su intervención, quizá por el estrés o los nervios. Su intervención fue leida por

José Domingo Domingo, un veterano luchador por los derechos cívicos en Cataluña y celebrada por los asistentes. Fue un acierto que no interviniesen los líderes políticos que se conformaron con atender a los medios entre el público. Hubo dos clásicos que dieron gran contento al personal: Ana Losada y Carlos Silva, que cargaron el ambiente de emotividad. «Parecía un acto de la resistencia cubana», decian los asistentes, y es que así está el tema.

### **ESPAÑA**

### Feijóo promete garantizar que el español sea vehicular en Cataluña

### El presidente del PP impulsará un blindaje del castellano en las aulas si llega al Gobierno

JUANMA LAMET TOLEDO

«Cuando estemos en el Gobierno, vamos a aplicar todas las herramientas del Estado de Derecho para conseguir la cordialidad lingüística» en Cataluña. Este fue el mensaje clave de Alberto Núñez Feijóo en la clausura del cónclave interparlamentario del Partido Popular, ayer en Toledo, ¿Esas «herramientas» incluyen una iniciativa para que el catalán sea, también, lengua vehicular en las aulas catalanas? Fuentes cercanas a Feijóo aseguran que sí, porque «eso es lo que dice el Tribunal Constitucional (TC)» en su sentencia sobre el 25% de castellano en las aulas. No en vano, ese mismo tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP y Cs contra las dos normas que la Generalitat aprobó de urgencia para eludir la aplicación de ese mismo fallo.

De esta manera, Feijóo se compromete a algo que ya puso sobre la mesa su antecesor. Pablo Casado propuso en febrero de 2019 una ley orgánica para blindar definitivamente el español como lengua vehicular en las escuelas y en la Administración.

España es uno de los poco países plurilingües que no tienen una Ley de Lenguas Oficiales. Sí se ha producido un desarrollo normativo en el ámbito autonómico, pero no en el estatal. Pero el artículo 3 de la Constitución estipula que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Cosa que el TC ha venido reiterando en sus sentencias.

Para Feijóo, la clave es «garantizar conocimiento de los idiomas y garantizar la libertad en el ejercicio de los idiomas de España». Y el PP, dijo, mientras no logre concitar la mayoría suficiente para impulsar los cambios legales, seguirá acudiendo «a la Justicia» para combatir los ataques del secesionismo al castellano. Si llega a Moncloa, Feijóo desplegará un proyecto lingüístico «irrenunciable», que es «el de la cordialidad lingüística en todos los territorios que tienen dos lenguas: la común y la suya». Le haría falta la mayoría absoluta del Congreso para poder aprobarla, aunque él quiere incluir a los socialistas en todo caso: «Le pido al PSOE que tenga una altura y un sentido de Estado que ayude al PP volver otra vez a las políticas lingüísticas de Estado».

La raya que trazó Feijóo para zanjar el debate es la de la convivencia de las diferentes lenguas del Estado, en la senda de lo que ocurre en Galicia: «Nadie en Cataluña tiene derecho a revolverse porque haya personas en Cataluña que decidan hablar en español y nadie en el resto de España tiene derecho a molestarse porque haya catalanes que decidan hablar catalán. Y nadie, en ningún lugar de España en el que se hablen dos lenguas, tiene derecho a impedir que nuestros hijos aprendan las dos lenguas y hablen en libertad la que quieran», explicó. «Ésa es nuestra primera política», subrayó ante sus correligionarios, con los barones que gobiernan –excepto el andaluz Juanma Moreno– en primera fila.

### España es uno de los pocos países plurilingües que no tiene Ley de Lenguas

Todo el inicio del discurso de Feijóo se convirtió en una apelación a los ciudadanos que se manifestaron en Barcelona en defensa del castellano. «Todos los que estamos aquí también estamos allí», dijo, apoyando «a todos a quellos que se están manifestando para exigir el ejercicio de sus derechos y, especialmente, el derecho a conocer y hablar la lengua común del Estado», apuntó. «Nuestro partido tenía que estar allí, sin duda», aunque «teníamos que dividimos», terció, en referencia a que él no pudo apoyar in situ a la plataforma Escuela de todos –como sí hicieron Santiago Abascal e Inés Arrimadas–, sino que delegó en Cuca Gamarra y Dolors Montserrat.

Feijóo insistió en la idea de una vehicularidad «cordial» de las lenguas cooficiales a sabiendas de que la batalla judicial la tiene ganada de antemano: «Emplear nuestros idiomas para dividir y señalar a los ciudadanos no sólo es una práctica ilegal e injusta, sino que también está condenada al fracaso social y judicial, porque estamos en un Estado de Derecho».

Antes del discurso de Feijóo, Elías Bendodo, coordinador general de la formación, quiso resumir el cónclave: «Hemos visto un Gobierno del PP funcionando este fin de semana» y «eso es lo que tiene a Pedro Sánchez preso de un ataque de nervios». Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, subra-yó que «todos los dirigentes socialistas son sucursales de Sánchez», incluido Emiliano García-Page.



Alberto Núñez Feijóo, ayer, en la clausura de la XXV Interparlamentaria del PP, celebrado en Toledo el pasado fin de semana. JAVI MARTÍNEZ

### REBAJA DEL IVA DE TODOS LOS PRODUCTOS BÁSICOS

Tras el problema del castellano en Cataluña, el segundo tema sobre el que pivotó el discurso de Alberto Núñez Feijóo en Toledo fue la inflación. El presidente del PP reclamó un pacto de Estado entre su partido y el PSOE para combinar un pacto de rentas «corresponsable» y una bajada del IVA de los «productos básicos», pero sin especificar cuáles.

La pasada semana, el presidente del PP ya reclamó un recorte de este gravamen para los alimentos básicos, pero ahora demanda extender la propuesta a todos los productos posibles, incluidos los productos de higiene femenina y, en general, todo aquello que se considere «básico».

«Pedimos analizar dónde se puede» aplicar la rebaja, «debatir dónde hay margen legal, dónde hay margen económico y cuantificar el impacto», explican en el PP. En definitiva, lo que quiere Feijóo es «abrir este debate» sin apriorismos, para que el acuerdo con el PSOE sea más fácilmente alcanzable.

El pacto de rentas (subida de salarios y pensiones), unido a la rebaja del IVA y a la deflactación de la tarifa del IRPF serviría, a juicio de Feijóo, «para que nos devuelvan lo que hemos pagado de más» los españoles, en referencia a los 22.000 millones extra que se han recaudado de enero a julio.

El presidente del PP les pidió a sus correligionarios «trascender las siglas» y trabajar ya como si gobernasen, para adelantar el trabajo de «meses» y estar listos para «arreglar» el país. «España nos está mirando. Siempre hemos salido adelante solos», enfatizó.

### **PUBLICIDAD**



### Avanza Credit, el impulso a la sostenibilidad de Deutsche Bank

El aislamiento de fachadas, la sustitución de calderas de carbón y la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo son las principales obras de mejora de la eficiencia energética que la entidad financia a las comunidades de propietarios

Por UE Studio

spaña cuenta con un parque residencial antiguo. El 50% de los edificios tiene más de 40 años y el 85% de las viviendas es energéticamente ineficiente, con calificaciones E, F y G. Además, el 75% de las casas no son accesibles y el 40% de los edificios con cuatro o más plantas no tienen ascensor. Si a esta realidad le sumamos, además de las ayudas públicas locales, autonómicas y estatales, las derivadas de los actuales fondos Next Generation, el momento actual se convierte en el más propicio para hacer frente

a una rehabilitación: la subvención será más elevada. Es más, si no se aprovecha el "momentum", España se verá obligada a devolver los fondos y las comunidades de propietarios no habrán podido beneficiarse de las ayudas.

La "Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España", del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ha marcado como meta la mejora energética de 1,2 millones de viviendas. El objetivo del Gobierno para 2050 es reducir en un 36,6% el consumo de energía final del sector de la edificación respecto al consumo actual. A ello quiere contribuir Deutsche Bank con Avanza Credit, El 50% de las
obras que financia
Avanza Credit está
enfocado a mejorar
la accesibilidad de los
edificios de viviendas
y comunidades de
propietarios mediante
la instalación de
ascensores y rampas
de acceso

el área de negocio de la entidad dedicada a la financiación de proyectos de eficiencia energética y accesibilidad para comunidades de propietarios con foco en el ahorro y la eficiencia energética (rehabilitación de fachadas, tejados, instalación de placas solares, cerramientos, etcétera). Para ello, la entidad pone a disposición del cliente un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia financiando proyectos de rehabilitación, elevación y eficiencia.

Y para facilitar el pago de las obras durante su ejecución y hasta que se reciba la subvención, en los proyectos Next Generation, Avanza Credit concede facilidades de pago de hasta 15 años y una carencia de hasta 24 meses, dando respuesta a las solicitudes en un plazo máximo de 48 horas.

#### En todo el proceso

Y como no basta con abonar el préstamo en la cuenta de la comunidad, Deutsche Bank acompaña a las empresas y las Comunidades de Propietarios durante todo el proceso de rehabilitación y su ejecución.

El 50% de las obras que financia Avanza Credit está enfocado a mejorar la accesibilidad de los edificios de viviendas y comunidades de propietarios mediante la instalación de ascensores y rampas de acceso. Las obras de mejora de la eficiencia energética representan el otro 50%. Dentro de estas últimas, el 90% corresponde a aislamiento de fachadas y el 10% restante a sustitución de calderas de carbón e instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Deutsche Bank realiza "trajes a medida" para cada proyecto, llegando a una financiación del 100% del coste de la obra.

### Un barrio recuperado

El Barrio del Aeropuerto, en el distrito de Barajas, ha sido uno de los casos de éxito de rehabilitación de Deutsche Bank. Este ha pasado de ser una zona árida construida en los años 50 a brillar como uno de los proyectos de recuperación urbana más grandes de la capital de Madrid. Se han realizado mejoras de eficiencia energética, reduciendo la demanda de calor por edificio un 60% por término medio, lo que supone menos contaminantes locales y 1.000 toneladas menos de emisiones de CO2 al año. Esto ayuda, además, a reducir la vulnerabilidad de la pobreza energética.

También se han instalado ascensores en todos los edificios y construido rampas en las entradas. Una gran mejora para sus residentes, considerando la media de edad (un 70% tiene más de 65 años).

Y es que los beneficios de la rehabilitación pueden ser muchos: desde la mejora de la calidad de vida de las personas, el impacto ambiental y la imagen de los barrios y ciudades, hasta aspectos como la sostenibilidad o la revalorización del inmueble después de la rehabilitación energética. También hay que considerar las ayudas públicas que existen, únicas en intensidad y número, así como las deducciones fiscales y las rebajas de algunos impuestos (el IBI, entre ellos).

### **ESPAÑA**

#### SOCIOS DE GOBIERNO

«Si no trabajamos en un modelo mayoritario y seguimos con las mismas compañías es evidente que va a haber un castigo»

#### **INDULTOS**

«Por definición, los indultos no pueden ser políticos. Sigo pensando que los indultos rompieron un compromiso del Gobierno»

### SÁNCHEZ

«Le he dicho alguna vez al presidente que el toreo natural es por la izquierda. Aunque para conseguir triunfos necesitas torear con las dos manos»

### **UNIDAS PODEMOS**

«El permanente debate de miembros del Gobierno no genera certidumbre. Es negativo. Hay que dejar las reglas claras al socio minoritario»

### EMILIANO GARCÍA-PAGE

### «No comparto que Feijóo sea insolvente ni es acertado decirlo»

Verso suelto del sanchismo, heredero de la hegemonía de José Bono, el presidente de Castilla-La Mancha aspira a revalidar su mayoría absoluta en las elecciones del próximo mes de mayo, pero mantiene un ojo en los sondeos, por si suman PP y Vox, y otro en la política nacional, por los efectos sobre su electorado POR JORGE BUSTOS

Pregunta.— Usted ha afirmado que el 95% del desgaste del Gobierno tiene que ver con sus socios. ¿Le gustaria que Sánchez rompiera con ellos para apoyarse en el PP?

Respuesta.- Hay una agenda de Estado, la que sobrepasa una legislatura e incluso una generación, que se tiene que pactar siempre entre los dos grandes partidos que apuestan por la estabilidad constitucional. El problema de los socios que apoyan -o rebañan, o arañan, o le pasan peaje- al Gobierno es que, además de que son muchos, bastantes de ellos llevan en su código político la voluntad de desestabilizar el Estado. De atacarlo e incluso de romperlo. Son malas compañías. La dificultad que tiene el Gobierno, y por tanto el PSOE, no es tanto acabar la legislatura con estos apoyos, que es lo que creo que va a pasar, porque el ambiente está muy enrarecido como para intentar saltar a la otra orilla sin garantias. El problema es ofrecer a los españoles la única alternativa de seguir contando con esos mismos socios en el futuro. Si no trabajamos en un modelo mayoritario, en el que pidamos autonomía y mayoría sólida para el PSOE, si seguimos con las mismas compañías, es evidente que va a haber un castigo. Cuando se fue, Pablo Iglesias reconoció que concentraba mucho rechazo social. Esa nube de rechazo no se ha diluido, se está desplazando.

P.- Cuando elevó la voz contra los indultos se quedó bastante solo en su partido. Hoy muchos afirman que la distensión en Cataluña es producto de esos indultos. ¿Sigue considerándolos un error?

R.-Me parece simple y llanamente que el barniz político que se dio a los indultos es un ataque al sentido mismo del indulto. Por definición los indultos no pueden ser políticos. Además, estos indultos se plantearon sobre la base de que los beneficiarios no solo no habían rectificado sino queaseguraban volverlo a hacer. Sigo pensando que los indultos rompieron un compromiso del Gobierno, que ya es

bastante. Y en segundo lugar, rompen una dinámica de seguridad constitucional por la cual todos tenemos la misma consideración ante las leyes. ¿Ha influido o no en la distensión? Yo creo que en Cataluña se mezclan varias circunstancias. Cada vez hay más catalanes que se dan cuenta del enorme engaño del discurso independentista: llegaron a un precipicio y de ahí no se puede pasar. Luego está el hecho de que por primera vez el más votado es ERC, que representa una órbita ideológica diferente a la de los herederos de CiU, y eso contribuye a que no haya unidad de acción política. Por último, y en esto sí tiene razón el Gobierno, bajar la presión retórica desde Madrid ayuda evidentemente a quitarles argumentos. Porque los independentistas no están preparados para los abrazos de un Gobierno nacional.

P- ¿Entonces debe Sánchez indultar a Griñán por los ERE?

R.- No voy a entrar a si debe o no. Considero a Griñán una persona razonable e integra. Tengo una opinión particular, pero por respeto al sistema judicial no diré nada de lo que ha sido la causa, la instrucción y su evolución. La última palabra vendrá del Tribunal Constitucional en el recurso que se plantee, por tanto, el indulto que plantea la familia es más de tránsito: en tanto que se pronuncia el TC. Pero quiero ser respetuoso con los procedimientos. Los indultos no forman parte de un deseo político. Tienen que ser analizados conforme a la legislación. Pero me duele mucho la condena de Griñán.

P – Algunos analistas interpretaron el nombramiento de Isabel Rodríguez como ministra portavoz como su sucesora si no revalida el cargo. ¿Le gustaría ese relevo?

R.-Tengo muy buena opinión, está perfectamente preparada para muchas cosas. Es una persona de una enorme capacidad. Y tiene muchofuturo por delante. Es un gran valor en la región y confio en que siga siéndolo en el futuro, lo cual tendrá mucho que ver también con la capacidad de resistencia al homo que significa el Gobierno de España.

P. – Usted cogobernó con Podemos y lo reabsorbió en las siguientes elecciones. ¿Por qué cree que Sánchez no está logrando lo mismo?

R.- El metabolismo de una coalición es muy distinto al de una mayoría absoluta. Hay quien tiene mayorías absolutas y las utiliza de forma despótica y hay quien las tiene y nos pasamos el día pactando. No es lo mismo el pacto como principio voluntario que pactar porque no te queda más remedio. Yo no tuve más remedio que aceptar que Podemos quisiera entrar en el Gobierno cuando inicialmente nos habían repudiado, pero les dejé claro desde el primer momento que mi objetivo era ganarles y echarles. reivindicar esa condición, en ese momento iba a cesar en el cargo.

P.- Podemos está en contra de la OTAN y no vota a favor de la ampliación en el Parlamento, pero se mantiene dentro del Gobierno anfitrión de la última cumbre de la OTAN...

R.– La verdad es que la única defensa que tiene el Gobierno es quitarle importancia. Decir que no pintan nada. No son serios. Están anclados en clichés de la órbita comunista con los que ni siquiera luego son coherentes en su vida.

P. – Vox es el último actor de la nueva política. ¿Cree que empieza a acusar desgaste tras las andaluzas o le preocupa que sume una mayoría con el PP en Castilla-La Mancha?

R.- Hoy están en caída libre todos los populismos, el de Vox también, porque las políticas son vasos comu-

R.– Yo, de Feijóo, al que conozco bastante, tengo un buen concepto en lo político y en lo personal, al margen de que discrepemos de enfoques de gestión pública. Creo muy dificil que la sociedad española vea como insolvente a alguien que ha sido avalado no sólo por las umas sino que desde Galicia ha manteni do un tipo de relación institucional con este Gobierno más que razonable en los últimos años. No comparto ni me identifico con ese apelativo de insolvente, ni creo que sea acertado. Cuando asumes un gobierno tienes que ser consciente de que, aunque no seas culpable de los problemas -y evidentemente Pedro Sánchez no es culpable del covid ni de Putin, como Zapatero no lo era de la crisis de 2008–, eres responsable de buscar las soluciones. Eso obliga a los gobiernos a sentarse ya llorados en el despacho. Los gobiernos no pueden buscar el papel de victima, porque entonces convierten a los ciudadanos en los culpables, y eso no sale nunca bien.

P.– Fue de los pocos en felicitar a Ayuso por su victoria electoral. Pero también ha criticado la «demagogia fiscal». ¿Cree que Madrid hace demagogia fiscal cuando deflacta el IRPF o baja impuestos a autónomos?

R.- Madrid y en general muchos dirigentes del PP hacen mucha demagogia fiscal, sí. En España hay muy poca seriedad en relación con los impuestos. Nadie quiere pagar, pero cuando vienen mal dadas los mismos empresarios que dicen que hay que bajar los impuestos piden una subvención. ¿Y de dónde salen? Hay mucha hipocresía. Pero afortunadamente los españoles no creen a ningún

político, ni a los que prometen bajarlos ni a los que afirman haberlos bajado. En el tema de los impuestos se concentra el 80% de la mentira política.

P.—Su partido está comprometido con la transición energética, pero ese proceso puede castigar a sectores que viven del campo, que consumen diésel, que no entienden el recelo a explotar el gas o a la energía nuclear. ¿Estamos yendo demasiado rápido en esa transición verde?

R.- No hay un camino milagroso para encontrar el ritmo adecuado, pero yo

les he insistido muchas veces a los responsables del Gobierno que el ministerio se llama de transición y no de revolución. Tenemos que identificar a todos los colectivos que pueden sufrir algún perjuicio a corto plazo hasta que se cambie de modelo, y protegerlos. Los gobiernos no pueden gobernar contra nadie. Las leyes no son para atacar. O para generar odio social, tampoco a las grandes empresas. Porque hoy se les ataca

### SÁNCHEZ REIVINDICA SU PERFIL INTERNACIONAL CON EL VIAJE QUE INICIA HOY A NUEVA YORK

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia hoy un viaje a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU con una agenda con la que busca reivindicar el papel de España a nivel mundial en distintas cuestiones, especialmente en el plano económicos y volver a escenificar y reivindicar su perfil internacional en el tramo final de legislatura. Será la quinta vez que Sánchez intervenga ante la Asamblea General de la ONU –en 2020 lo hizo por videoconferencia por la pandemia—, aunque en esta ocasión su discurso será precisamente el último acto de una agenda que arrancará el lunes y cerrará el jueves por la tarde. En Moncloa se han marcado como objetivo de este viaje poner en valor la contribución de España en la búsqueda de soluciones a los desafíos globales, como la crisis energética o la alimentaria, así como reforzar la imagen que hay del país fuera de sus fronteras actual, explican fuentes gubernamentales.

P-En el Gobierno de coalición las peleas internas son cotidianas...

R.— Si, y el permanente debate entre miembros del Gobierno no genera certidumbre. Es negativo. Es muy importante dejarle las reglas claras al socio minoritario. Cuando el vicepresidente de Podemos de la Junta de Castilla-La Mancha se fue a ver a Junqueras, le llamé y le dije que no iba en nombre de mi Gobierno, y que si se le ocurría en algún momento nicantes: en la medida en que Feijóo es visto por una parte importante de la sociedad española como una alternativa, automáticamente concentra el voto útil. Y de hecho ahora hay muchísima gente de Vox, incluso militantes o dirigentes, que se están volviendo al PP. De ahí salieron.

P.- ¿Cree que es acertada la estrategia de atacar en tromba, todos los ministros, a Feijóo para intentar destruir su imagen de solvencia?

### **ESPAÑA**

### **GÉNOVA**

«Feijóo es visto por una parte importante de la sociedad española como una alternativa, concentra el voto útil de manera automática»

#### **EMPRESARIOS**

«Las leyes no son para generar odio a las empresas. Hoy se les ataca pero hace seis meses se les ponía alfombra roja en los actos públicos»

### GARZÓN

«Creo que ya ni se inventa la agenda. Ahora que estamos hablando de topar, la gente va a decir que lo que hay que topar es el número de ministros»

### **AYUSO**

«Madrid y muchos del PP hacen demagogia fiscal. Los impuestos son el 80% de la mentira de los políticos y los españoles ya no creen a ninguno»



ANTONIO HEREDIA

pero hace seis meses se les ponía alfombra roja en los actos públicos. Yo soy partidario de exigir un esfuerzo claro a los que tienen más beneficios, sobre todo si esos beneficios proceden de la crisis, pero hay una diferencia notable entre exigir esfuerzoy generar odio social. Eso no se puede hacer, y menos desde el Gobierno. Hay algunos ministros que parece que han esperado a ser ministros –y no habían soñado en su vida que iban a serlo– para vengarse de algún colectivo al que odian.

P-¿Sigue pensando que el ministro Alberto Garzón tiene que inventarse una agenda para llenar de contenido su ministerio cada día?

R.– Yo creo que ya ni lo hace. Ahora que estamos hablando tanto de topar, la gente va a decir que lo que hay que topar es el número de ministros.

P. – Se queda usted a veces muy solo en el PSOE en la defensa de la caza y de la tauromaquia, como si esas actividades fueran de derechas... ¿Cómo va su pelea contra la ley de Bienestar Animal del Gobierno?

R.– Nadie discute que hay una sensibilidad creciente en torno al cuidado de los animales, fundamentalmente de los domésticos. Pero el sector de la caza requiere de una legislación separada. Por eso me siento muy contento de la enmienda del PSOE que ha sido pactada con la Federación de Caza. Tiene que saliradelante, entre otras cosas, porque la competencia es autonómica. ¿Por qué no se habla de los toros en esa ley? Porque tiene una regulación específica como fenómeno social y cultural. Lo mismo con la caza, que no es en absoluto de señoritos, como dicen algunos. Ni se imaginan la cantidad de gente humilde que caza. Yo le he dicho alguna vez a Sánchez que el toreo natural es por la izquierda. Aunque para conseguir triunfos necesitas torear con las dos manos.

P. – ¿Le gustaría ver a Illa cogobernando la Generalitat con ERC?

R.- Salvador Illa es indiscutiblemente constitucionalista. ERC tiene derecho a reclamar la independencia, nació para eso y nunca ha engañado sobre eso, a diferencia de Convergência. Lo que me preocupa es que utilicen el poder institucional que les da la Constitución, la firma del Rey que los nombra, para subvertir el orden constitucional. Y eso Illa nunca lo permitiría.

P.– Sin embargo Il la ha pactado una ley que de facto anula la sentencia que obliga a respetar el 25% de castellano en las aulas catalanas.

R.- Yo creo que en Cataluña no se están haciendo bien las cosas en relación con el idioma. Y seguramente no lo está haciendo bien nadie, unos por agresividad y otros por arrugamiento. Pero el catalán es una lengua española, y portanto es una riqueza: seguramente lo hablan hoy más castellano-manchegos de origen que nacidos en Gerona. Pero en Galicia hay leyes que protegen el gallego y sin embargo no se ha utilizado nunca el gallego como un arma arrojadiza ni como un elemento de ataque al castellano, y por eso allí no es un problema. El independentismo catalán usa el idioma como una barrera, como un dique. Más que hablar catalán les gustaría que desapareciese el castellano.

P.- ¿Sigue creyendo en la distinción izquierda-derecha para superar los retos que España tiene planteados?

R.- Después de acabar con el populismo, pulverizado por esta crisis, en España tendremos que acabar con la eterna tendencia al frentismo. La gente es poliédrica, está de acuerdo en unas cosas con el PP, en otras con el PSOE. Una misma persona no es toda de izquierdas o toda de derechas, no hay por qué tener esa militancia fanática. Si el PP o el PSOE no tienen permeabilidad para adaptarse a eso, la gente se volverá al populismo. Se tiene que ser transversal. Las próximas elecciones las va a ganar el que menos baje al barro, no el que más. Fíjese lo que ha hecho el PP: ha sustituido a un treintañero por un veterano, y la opinión pública lo ha recibido bien, cuando hace años parecía que había que ser joven para triunfar en política.

P. - ¿Y en el PSOE?

R.-Lo que sé es que no puede haber otro 1 de octubre de 2016 [Comité Federal en el que cae Sánchez con el partido roto en dos]. Las cosas no pueden llegar otra vez a ese punto.

### **ESPAÑA**



El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la apertura del Año Judicial, el pasado 7 de septiembre. BERNARDO DÍAZ

**EL MENTIDERO DE LAS SALESAS. El comisario** europeo de Justicia estará el próximo día 29 en Madrid para mediar en el desbloqueo del órgano de gobierno de los magistrados

### Reynders refuerza la presión de la UE y se verá con Llop y Bolaños



ÁNGELA MARTIALAY

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, se entrevistará el próximo día 29 de septiembre con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, según informan fuentes comunitarias a EL MUNDO. El alto mandatario europeo también tiene agendado un encuentro con la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita a nuestro país.

Junto con la cita con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Les mes, Reynders pretende verse con todos los protagonistas del actual bloqueo que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato se encuentra caducado desde el 4 diciembre del año 2018. Al igual que el encuentro con Lesmes, la reunión con el ministro Bolaños ha sido cerrada a petición del comisario europeo, extremadamente preocupado por la situación de anomalía democrática que atraviesa el Poder Judicial en España.

Por otro lado, las mismas fuentes explican que, durante la visita a nuestro país, el comisario europeose va a entrevistar con la ministra Llop, aunque en este caso fuentes del Ministerio de Justicia informan a este medio que el encuentro «ha sido acordado por ambas partes». Además, Reynders se entrevistará con los representantes de todas las asociaciones judiciales para desencallar las negociaciones sobre el Poder Judicial. De hecho, desde Bruselas ya se ha citado a la asociación judicial Francisco de Vitoria, segunda en número de asociados de la carrera judicial, para el próximo día 29.

Uno de las citas más relevantes será la que manten-

ga el comisario europeo con el ministro Bolaños, quien ha desempeñado un papel clave en las conversaciones sobre la renovación tanto del Consejo como del Tribunal Constitucional, ya que es la persona a quien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha encargado el citado cometido. No en vano ha sido el interlocutor y negociador con la oposición.

La postura de la Unión Europea es clara sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces: PSOE y Partido Popular deben llegar a un acuerdo inmediato para elegir a un nuevo Consejo General del Poder Judicial, conforme a la legislación actual de elección mixta de los vocales de procedencia judicial, y, posteriormente, debe modificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial para que estos doce vocales sean elegidos por «sus pares».

Este es el mayor punto de fricción entre socialistas y populares. Mientras los primeros se oponen a cambiar el sistema de elección de los vocales que provienen de la carrera judicial, el PP considera necesaria la reforma de un modelo que hasta el propio Lesmes ha dado por agotado públicamente. Por su parte, distintos vocales consultados por este periódico coinciden en afirmar que la mediación de Reynders tiene que servir

acuerdo sobre el CGPJ en las próximas semanas, o una vez arrancado un año electoral como 2023 será muy dificil lograrlo.

De igual manera, en conversación con este periódico, varios vocales apuntan a que si Reynders consigue hacer entrar en razón a la fuerzas políticas para sentarse a negociar el órgano de gobierno de los jueces, ellos se verían obligados a paralizar

Se entrevistará también con todas las asociaciones judiciales del país

### La postura de la UE es clara: PSOE y PP deben cerrar la renovación del CGPJ

las negociaciones sobre los dos magistrados del Supremo que serán elegidos para ocupar un sillón en el Tribunal Constitucional.

Fuentes jurídicas consultadas explican que, «por coherencia» y «des de un punto de vista institucional», este Consejo siempre paralizó los nombramientos discrecionales pendientes cuando tuvo conocimiento de que el Gobierno y el Partido Popular estaban tratando de alcanzar un acuerdo para desbloquear el órgano.

Está previsto que este miércoles se produzca una reunión presencial entre los vocales del sector conservador y progresista sin visos de que se vaya a formalizar pacto alguno sobre la corte de garantías, ya que los consejeros nombrados a propuesta del PP no prevén poner nombres de jueces del Alto Tribunal sobre la mesa.





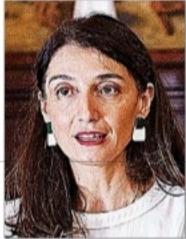

REUNIONES AL MAXIMO NIVEL. A petición de Didier Reynders, en el caso de Félix Bolaños, y de mutuo acuerdo con Pilar Llop, según el Ministerio de Justicia, esas citas marcarán el (des)bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

para que el Gobierno y el Partido Popular se reúnan y pacten la renovación del órgano de gobierno de los jueces de forma inmediata.

En el Consejo existe máxima preocupación por el bloqueo de la institución y la falta de voluntad política para alcanzar un acuerdo sobre la misma. Son muchos los consejeros que piensan que atravesamos una crisis institucional de primera magnitud y que, o las fuerzas políticas alcanzan un

Este escenario aún empeora si se suma que el presidente Lesmes ha amenazado con dimitir si el actual bloqueo del CGPJ. El plazo barajado por el magistrado, justo después de su discurso del 7 de septiembre, fueron «semanas» pero sus más allegados creen que si tras la visita del comisario de Justicia europeo todo sigue igual, el presidente se irá. La dimisión de Lesmes abriría una crisis institucional sin precedentes, con un Poder Judicial descabezado.



### **ESPAÑA**



Entrada principal de las instalaciones de Mercasevilla, en la salida de la ciudad hacia Málaga, el pasado sábado. GOGO LOBATO



### TERESA LÓPEZ PAVÓN

Es la gran despensa de Sevilla y el comedero donde decenas de gaviotas rebuscan cada día los restos de pescado, trayendo los sonidos del mar hasta el cielo raso de un polígono industrial tras seguir a los camiones que cargan la mercancía desde los puertos de Cádiz o Huelva. Mercasevilla es uno de los motores que cada madrugada pone en funcionamiento la ciudad. Pero durante algunas décadas su pulso era el de un moribundo, castigado por una gestión negligente que comprometió el futuro de la empresa.

En la corrupción que anidó en Mercasevilla encontró la magistrada Mercedes Alaya el hilo del que tirar para desenredar la complicada trama de los ERE. En esta precuela de la macrocausa, se ejemplifica bien cómo la Junta se convirtió durante aquellos años en una corrosiva y costosa maquinaria de destrucción de empleo.

«La clave está en la financiación de esos ERE», le dijo Juan Lanzas a una periodista de EL MUNDO cuando ésta llamó al ex sindicalista de UGT para conocer qué estaba pasando tras denunciarse que se habían colado intrusos en los planes de prejubilación de la empresa. Entonces, el foco de la atención judicial estaba en las maniobras de los responsables de Mercas evilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, para cobrar comisiones ilegales a

LAS HUELLAS QUE DEJARON LOS ERE
MERCASEVILLA

La sociedad mixta que gestiona el mercado central de abastos ha conseguido salir del agujero pero dejó tirados a 40 ex trabajadores que permanecen en un limbo

### La metástasis de los ERE: «Somos víctimas, no delincuentes»

cambio de la adjudicación de servicios. Pero Lanzas –que después se reveló como uno de los principales conseguidores de los ERE– orientó a EL MUNDO en la dirección adecuada: se habían negociado unas prejubilaciones millonarias con la financiación de la Junta de Andalucía pero el Gobierno autonómico se había echado atrás para no verse salpicado por el escándalo.

Efectivamente, el todopoderoso Javier Guerrero, director general de Trabajo en tiempos de Manuel Chaves, había comprometido fondos públicos para financiar dos expedientes de regulación de empleo (ERE) en Mercasevilla, uno en 2003 y otro en 2007, con generosas compensaciones para una plantilla (mayores de 50 años) a la que se invitaba a dejar de trabajar a cam-

bio de un plan de rentas que garantizaba sus ingresos hasta su jubilación. Al primer expediente se sumaron 74 de un total de 184 trabajadores que componían la plantilla.
Al segundo, se adhirieron 63 empleados de un total de 176. Entre
uno y otro, la plantilla prácticamente no había menguado, pues
fueron muy pocos los puestos
amortizados. Luego se explicó que
el objetivo era rejuvenecer los perfiles laborales.

La Junta financió con algo más de cuatro millones de euros el primer expediente y Guerrero comprometió fondos públicos para el segundo. Pero, cuando se conocieron las irregularidades en la gestión de la empresa mixta (51% del Ayuntamiento y 49% del Estado), con Guerrero ya fuera de la Consejería de Empleo, la Junta se echó atrás y alegó que los papeles firmados carecían de validez jurídica. El caso es que unos 40 trabajadores que se habían acogido de buena fe a la golosa oferta que les hizo su empresa se quedaron colgados de la brocha. La juez Alaya abril en 2009 las primeras diligencias por corrupción en Mercasevilla. En 2011 extendería el proceso a todos los ERE, algo más de medio centenar, pagados de forma fraudulenta

El TSJA dictaminó que el ERE de 2007 fue un auténtico «abuso de derecho» por la Junta de Andalucía.

Hoy ya no son 40 los trabajadores que sobreviven sin rentas y sin trabajo. Trece fallecieron de forma prematura, dos de ellos de un infarto fulminante. En 2015, algunos antiguos empleados del Merca, que llevan años reclamando soluciones al limbo laboral y personal en el que los dejaron, participaron en un audiovisual (que puede verse en Youtube) para denunciar su situación. En ese documental, cuenta su testimonio Josefa Navas, que trabajó en Mercasevilla como limpiadora desde 1983 a 2008: «Vivo gracias a que me mantiene mi hermana. Yo tenia un sueldo, un trabajo; to do eso se me fue».

«Nos han dejado sin casa, sin trabajo y sin vida», apunta también José Manuel Rodríguez. Y Eugenia Lemus, que es la viuda de Diego Gallego, explica que a su marido le falló el corazón mientras conducía a su lado. Diego había dejado Mercasevilla en el ERE de 2007 con 51 años. Al principio, fue recibiendo la renta pactada mes a mes, hasta que un día dejaron de cobrar. El, como sus compañeros, se vieron sin trabajo, sin renta y sin futuro y envueltos en un calvario judicial. «Se nos ha presentado como delincuentes, pero somos las víctimas de Mercasevilla», afirma uno de esos ex trabajadores (al que llamaremos con el nombre ficticio de Andrés) que prefiere que no se le identifique en este reportaje porque piensa que la condena social que cayó sobre ellos antes de que la Justicia emitiera su dictamen, ésa ya no hay quien se la levante. Culpan a los medios de comunica-

**ESPAÑA** 

ción (también a este periódico) y al PP, que ejerció la acusación particular en los casos ERE y Mercasevilla y que tenía las riendas del Ayuntamiento cuando empezaron a reclamarse la devolución de las rentas cobradas a los prejubilados.

Rafael Domínguez era presidente del comité de empresa cuando se negociaron los ERE y aún hoy sigue siendo delegado sindical de CCOO en la empresa pública: «La prensa contó barbaridades sobre la situación de los trabajadores que no se ajustaban a la realidad».

Dominguez recuerda en su descargo, por ejemplo, que el intruso que apareció en el expediente (Antonio Garrido Santoyo, un cargo del PSOE de Baeza que se registró como prejubilado pero nunca había trabajado en Mercasevilla) no figuraba en los papeles del ERE sino en la póliza que Mercasevilla firmó más tarde. Es decir, la negociación del ERE había sido «limpia», pero después fueron los intermediarios de la Junta los que manipularon los papeles para meter «algun gato». En los primeros compases del escándalo, el que fuera entonces alcalde de la capital andaluza, Alfredo Sánchez Monteseirín, defendía en privado que la corrupción que había aflorado en Mercasevilla no era propia, sino importada de otras instancias políticas, «El cáncer no está en Mercasevilla; aquí lo que tenemos es una metástasis». Efectivamente, posteriormente se comprobaría que había muchos otros expedientes de regulación de empleo financiados de forma irregular con dinero público, a partir de un procedimiento elaborado en la Junta para eludir los controles de las ayudas públicas y que el Supremo ha ratificado esta semana como fraudulento.

Las primeras sentencias (hasta 17) de los juzgados de lo Social les dieron la razón a los trabajadores: Mercasevilla debía asumir las rentas comprometidas con indedas con los trabajadores excedían «exageradamente» lo dispuesto en la legislación laboral para un despido improcedente, «al incluir una renta vitalicia y constante, por lo que el acuerdo alcanzado por la representación de la empresa y el comité de empresa constituye un auténtico abuso de derecho y un fraude de ley». El TSJA fijó las incia a este respecto llegaba el pasado mes de abril, condenando a uno de los ex trabajadores de la empresa a devolver 44.282 euros.

Pero, a pesar del contundente pronunciamiento del Alto Tribunal autonómico, aún hay juzgados de Lo Social que no sólo cuestionan la legitimida d de Mercasevilla para actuar contra sus ex trabajadores, abiertas contra Mercasevilla por la magistrada Mercedes Alaya. Los nueve fueron finalmente absueltos por la Audiencia de Sevilla. Las ayudas de la Junta a los ERE

Las ayudas de la Junta a los ERE de 2003 y 2007 también han dado lugar a una pieza separada de la macrocausa que investiga el Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, que aún no se ha juzgado. Pero, al margen de las vicisitudes en Lo Penal y en Lo Social, también el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre el dinero abonado por la Junta para el ERE de 2003, algo más de 4 millones de euros. Y hay un juicio fijado para los próximos 10 y 11 de noviembre. Rafael Dominguez sigue defendiendo que lo que hizo Mercasevilla fue un plan de prejubilaciones y no un despido masivo.

Por tanto, la empresa era dueña de pactar cantidades superiores a las estipuladas en la legislación laboral para los despidos improcedentes. «Yo nunca hubiera firmado voluntariamente un despido con 52 años», apunta Andrés en esa línea.

A los ex empleados se les ha negado en algunos casos las prestaciones por desempleo y las ayudas familiares porque la autoridad laboral, a diferencia del criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, considera que los ex empleados fueron beneficiarios de rentas y no de indemnizaciones por despido, una contradicción juridica que abunda, asimismo, en el tremendo enredo legal y que alimenta la sensación de abandono institucional de las «víctimas» del ERE de Mercasevilla.



CONFLICTO. Las protestas de los trabajadores de Mercasevilla se han sucedido en los últimos años, tanto por parte de los que se quedaron sin trabajo, y sin las rentas comprometidas, como por los que veían amenazados sus puestos por el riesgo de quiebra de la sociedad. En la foto, una concentración a las puertas del Ayuntamiento en 2015.

pendencia de que la Junta hubiera retirado o no su financiación. Pero, con Juan Ignacio Zoido (PP) al frente de la Alcaldía de Sevilla, la empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dictó en 2014 un fallo demoledor: las cantidades pacta-

demnizaciones que debían haber cobrado los ex empleados en un máximo de 45 días por año trabajado en Mercasevilla.

A partir de entonces, la empresa empezó a reclamar a los ex trabajadores las cantidades que excedían de ese tope. La última sentensino que consideran que tan sólo se les puede reclamar la última mensualidad abonada porque el resto de los pagos están ya prescritos. En paralelo, nueve ex trabajadores de la empresa fueron acusados en la vía penal por un delito societario en otra de las piezas



Oferta solo disponible en el 917 701 796 o en lineadirecta.com | CÁMBIATE YA



El valor de ser directo.



**ESPAÑA** 

### «Debo encender mi escaparate para vender»

Zonas comerciales de Madrid mantienen las luces sin saber quién debe imponer el ahorro

#### NACHO MARTÍN MADRID

Más de un mes después de que el decreto del ahorro energético del Gobierno entrara en vigor, muchos establecimientos de las zonas más comerciales de Madrid siguen sin cumplirlo. En calles como Serrano, Velázquez, Ortega y Gasset o Lagasca, donde se ubican algunas de las tiendas más caras de la capital, gran parte de los escaparates siguen encendidos más tarde de las 22.00 horas, a pesar de que la ley obliga a apagarlos a esa hora. El Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no aclaran quién lo está vigilando y se pasan unos a otros la responsabilidad.

En su momento, el Gobierno dejó en manos de las autonomías la aplicación de sanciones por el incumplimiento de la regulación energética. Y la Comunidad de Madrid explicó que los funcionarios que realizan habitualmente las inspecciones comerciales serían los encargados de controlarlo. Pero ahora, fuentes regionales afirman que, si bien están

vigilando la temperatura de los comercios (para que nunca esté por debajo de los 27 grados), no tienen competencias para supervisar los escaparates: «El control, en todo caso, ya que no queda claro en el real decreto, sería de competencia municipal. Pero, ante el desconcierto y debido a la inseguridad jurídica que suscitaron las declaraciones de la ministra Teresa Ribera cuando dijo que «dichas medidas no eran obligatorias sino de cumplimiento voluntario», el Ministerio de Transición Ecológica está realizando en este momento una guía de aplicación general que estamos esperando que nos envie».

Por su parte, desde el Ayuntamiento explican que tampoco son el organismo competente de supervisar los escaparates. Además, aseguran que al no existir un régimen sancionador, que debe fijarse por la administración responsable, no pueden tramitarse propuestas de multas. Así que, a la espera de que el ministerio haga pública esa guía en la que están trabajando, y en la que presumiblemente detallarán qué organismo debe encargarse, nadie lo está vigilando. Algunos de los dueños de los establecimientos reconocen que no están cumpliendo con las medidas. «Comercialmente, necesitamos tener los escaparates encendidos», comenta el responsable de una tienda ubicada en la calle Serrano. Y añade:

«Nosotros lo dejamos encendido hasta las 12 de la noche. Tenemos muchos restaurantes de moda alrededor, y pasa mucha gente que puede suponer las ventas para el día siguiente. Y te puedo decir que la mayoría de tiendas hacen lo mismo. Al precio que está la energía, somos los primeros que no queremos tirar ni un euro. Pero mientras el Gobierno no haga un esfuerzo de austeridad no se le puede pedir a la sociedad civil. Tiene que dar ejemplo».

Otros locales, en cambio, parecen no estar informados de las regulaciones

y los plazos que contempla el plan de ahorro energético. «¿Pero el decreto no está vigente aún, no?», pregunta uno de los empleados de una tienda de Gran Vía, que se limita a decir que el motivo de dejar su escaparate encendido todas las noches es que son «órdenes de arriba». Otra trabajadora de un local de Lagasca explica que «acaban de abrir», y la encargada «tiene que preguntar aún» cómo tienen que actuar exactamente. Asegura que sí tienen la temperatura del aire acondicionado re-

gulada como se establece por ley, pero que, según tienen entendido, el decreto entra en vigor el 30 de septiembre. Así que consideran que no lo pueden estar incumpliendo.

En realidad, lo que contempla la regulación es que los establecimientos tenían de plazo para cumplir con el apagado de los escaparates siete

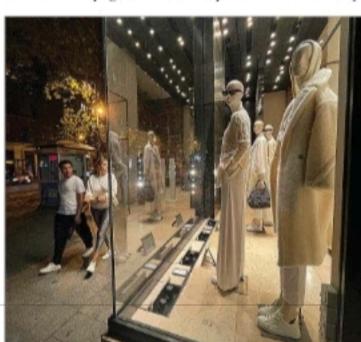

Un escaparate iluminado de Serrano, JAVIER BARBANCHO

días desde la publicación de la norma, que se hizo oficial a principios de agosto. Y por el momento tienen prohibido dejarlos encendidos hasta el 1 de noviembre de 2023. Según informó el Ministerio de Transición Ecológica, lo que las tiendas deben hacer antes del próximo día 30 de septiembre de este año es «disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior». La mayoría de los casi 30 establecimientos consultados por este periódi co aseguran que el motivo de no apagarlos es debido a fallos técnicos y humanos de todo tipo. En muchos casos, además, afirman que no eran conscientes de que su escaparate no se apagaba por las noches, garantizan que lo solucionaran lo antes po-

sible e incluso agradecen el aviso. «Lo apagamos siempre, porque nos montan una de la leche si nos pillan. Quizás se lo dejara encendido el chico de limpieza», comenta el responsable de una tienda. «Hemos tenido problemas con el cuadro eléctrico. Ha sido un fallo de la centralita, porque en nuestro caso todo se regulariza desde Italia, donde está la sede de la empresa», agrega otro encargado.

Otros muchos locales explican que el apagado de las luces de los escaparates está programado de manera automática. Ase-

guran que ellos no lo tocan, y que tiene que ser un técnico el responsable de programarlo. Cuando los empleados terminan su turno y se marchan a casa, los escaparates de las tiendas se quedan encendidos, así que ni ellos mismos saben cuándo se apagan. «En nuestro caso no nos han debido de poner bien el reloj. Pero apagar los escaparates es una tontería como un piano. Es una chorrada más de las que se inventan los políticos», afirma el responsable de un establecimiento de Serrano.



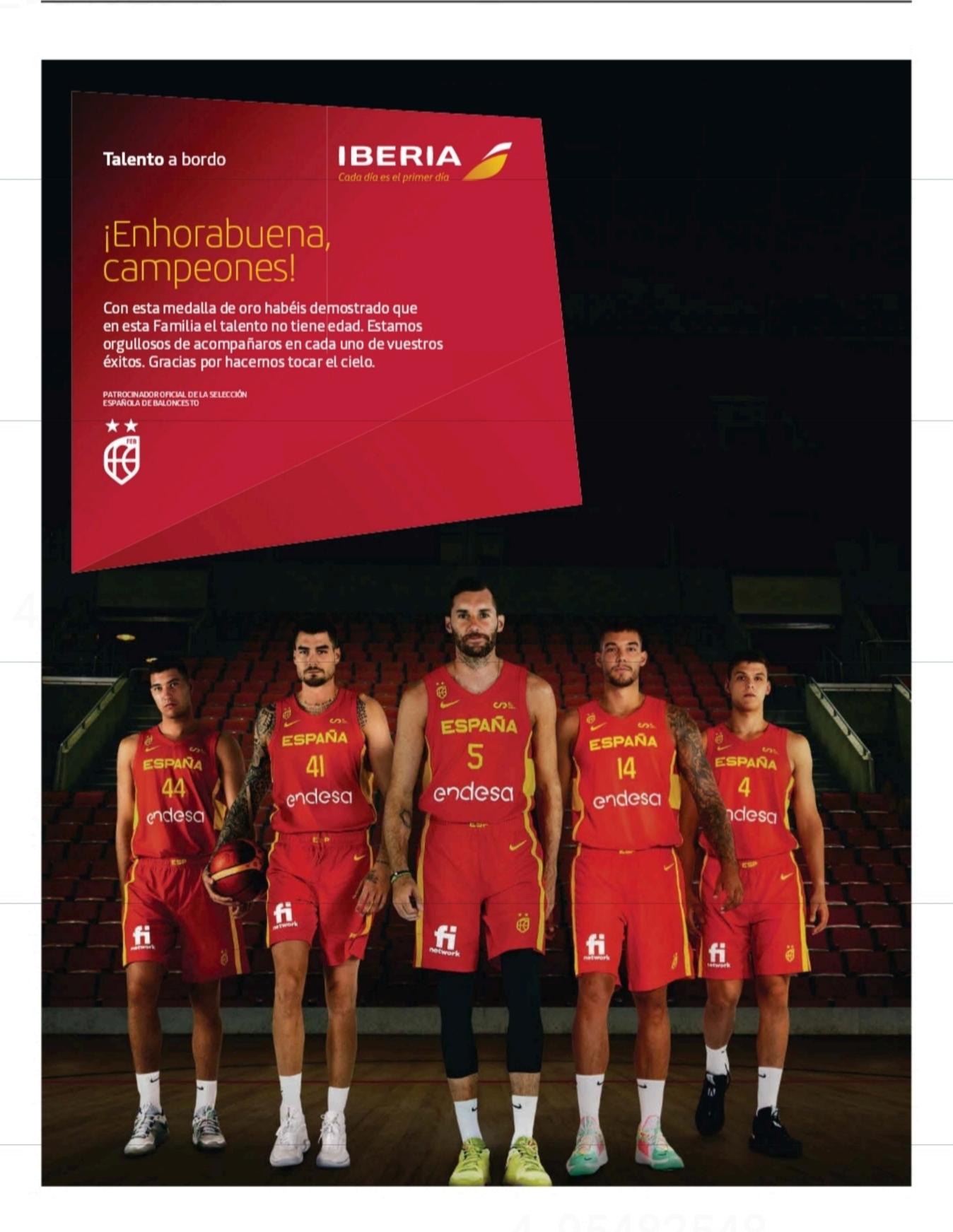

### OTRAS VOCES



EL ÚLŢIMO **ESCAÑO** IÑAKI ELLAKURÍA

### Indiferencia justificada

El NACIONALISMO catalán y el socialismo gobernante se dedicarán hoy a menospreciar a los 10.000 valientes que acudieron este domingo a la manifestación en Barcelona para defender que el español sea junto al catalán la lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña. El clásico jiji jaja, de apariencia inofensiva pero muy hijo de puta, es la práctica fascista habitual en los medios públicos y subvencionados para desacreditar cualquier voz contestataria con su totalitarismo. La muerte social del disidente.

Por supuesto, afirmarán que los que reclaman algo tan radical como que el español tenga una presencia digna en la escuela catalana eran cuatro gatos mal contados, nostalgicos del franquismo, pijos de la Bonanova, chusma del extraradio... Como si la masa que se manifiesta en la calle, o su nivel de renta y educación, hubiera certificado alguna vez el valor moral de una causa.

Si bien, para que la fotografía no sea borrosa, debemos admitir que a la chanza nacionalista no está exenta de razón: fueron muy pocos los que ayer salieron a la calle, cierto es que era un acto semi clandestino -la prensa catalana no hizo casi mención para evitar cualquier tentación a asistir- el convocado por la Escuela de Todos, cuando muchos son los afectados por el apartheid lingüístico que la Generalitat impone en los

### No se le puede reprochar al constitucionalista catalán que se quede en casa cuando ve que los golpistas gozan de impunidad

centro educativos, con el aval del Gobierno socialista de España. Los cálculos más generosos cifraron la asistencia en unas 15.000 personas. Aunque, realmente, el número da bastante igual. Solo con recordar que el total de los votantes de Vox, Cs y PP en las pasadas elecciones catalanas rondan el medio millón, sumados a los muchos votantes del PSC que sienten el español como una lengua propia, se entiende que la indiferencia de una mayoría de damnificados por la Generalitat es el verdadero éxito del nacionalismo. Y de su aliado en Moncloa, Pedro Sánchez.

No obstante, nadie en el resto de España puede reprochar a los centenares de miles de catalanes que se manifestaron el 8 de octubre de 2017, para frenar el golpe de Estado cuando comprendieron que estaban solos y el Gobierno de Rajoy paralizado, que hayan desertado de cualquier movilización callejera. Es imposible confiar en una democracia como la española cuando, después de haber dado la cara para defenderla en uno de sus momentos más críticos, aquellos que la trataron de violentar, Aragonès, Junqueras, Puigdemont, etc., cinco años después, indultos mediante, están libres y gobiernan la Generalitat como santos inocentes.



MÓNICA OLTRA

### Compareceante el juez comoimputada

La ex vicepresidenta del Gobierno valenciano comparece hoy ante el juez como imputada por el caso que investiga la gestión de la VOX

conselleria que dirigia en el caso de abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada, asunto por el

que tuvo que dimitir.



RICARD ARTIGAS

### Alfombraespañola para velar a Isabel II

♠ La empresa Textil Olius, de la que él es gerente, ha sido la responsable de la fabricación de la alfombra que se

> ha usado para la capilla ardiente de la reina Isabel II en Westmins-

ter Hall. Tiene una longitud de 250 metros y es de lana 100% natural.

POPULI



JULIETTE BINOCHE

#### Recibe el Premio Donostia por su brillante carrera

♠ La actriz francesa recibió ayer el Premio Donostia en el Festival de cine de San Sebastián, un reconocimiento por su brillante trayectoria en la gran pantalla. A las órdenes de realizadores tan distintos como Godard, Spielberg o André Téchiné, es una de las grandes intérpretes más internacionales.



ENEA BASTIANINI

### Se hace con la victoria en el GP de Aragón

♠ El piloto italiano no perdonó y superó a su compatriota, Francesco Bagnaia, en la última vuelta del Gran Premio de Aragón de Moto GP, en el que regresaba un Marc Márquez que no consiguió acabar la primera vuelta tras impactar con Fabio Quartararo. Es su cuarta victoria de la temporada.



SERGIO SCARIOLO

### Artifice del oro de España en el Eurobasket

♠ Ni el más optimista de los aficionados podría presagiar una final del Eurobasket como la de anoche. Scariolo volvió a demostrar su valía, esta vez sin estrellas rutilantes, para obtener el cuarto Eurobasket de España. La victoria ante Francia demuestra que ningún objetivo es imposible para La Familia.

TODO el mundo sabe distinguir entre empujones y zancadillas. La vida está llena de eso, pero la vida asco, y la política

entendida así es un más aún. Empieza uno a escribir este artículo en el momento en que arranca en Barcelona la manifestación en defensa de la enseñanza en castellano. En

realidad un 25% de castellano. ¿Y por qué no el 50%, dado que la lengua materna de más del 50% de los catalanes es el castellano? ¿O el 100% como en Francia o Italia, donde también tienen sus bellas lenguas regionales, pero una que les sirve de lengua común al 100% de franceses e italianos? El número de manifestantes está siendo misérrimo en comparación con la magnitud del derecho fundamental que defienden. Oimos: los que no han venido no quieren exponer el futuro de sus hijos, y bajan la cerviz. Ya, ¿y qué votan los que no han ido? El 100%, Francia, Italia... Los

republicanos catalanes y buena parte de los partidos de izquierda también quieren para Cataluña una lengua común; de ahí que impongan el 100% del catalán incluso al 50% que ni lo habla ni tiene probablemente ganas de hablarlo. El escollo demográfico tampoco es grande. No tendrán ni siquiera que recurrir a la aritmética (permitir uniones únicamente entre catalanoparlantes) para que de aquí a unos años, en las cuentas de la lechera que se hacen, todos hablen catalán... e inglés. Suficientes, por un lado, unas leyes de desconexión como las del 6 y 7 de septiembre del año 17, y por otro, otras que puedan incumplirse. Nada une tanto como encontrar a tiempo un enemigo, y qué mejor enemigo que «el Estado español» (donde, por cierto, también existe una lengua común que habla el 100 % de los españoles, vascos y catalanes incluidos).

Para lo primero, para la ilegalidad, se bastan y se sobran los nacionalistas; para la ilegitimidad necesitan una ayuda especial, un empujoncito como si

### **FIGURACIONES**

**ANDRÉS** TRAPIELLO



### Una vida arruinada

dijéramos. Agudos diminutivos castellanos («andandito», «mosquita muerta» y tantos). En 2017 tuvieron el empujoncito de Rajoy, y ahora el de Sánchez. Rajoy, incapaz de abortar unos referendums ilegales. Y Sanchez... No hará nada para que se cumpla la sentencia de los tribunales de Cataluña que obligan a impartir en castellano el 25% de las clases. Esa es su contribución-peaje. Cuenta, claro, con la inapreciable ayuda de las mosquitas muertas, quiero decir de los socialistas catalanes, al frente de los cuales estaba entonces Iceta, hoy ministro de Cultura. Y a propósito de Iceta y los empujoncitos...

Vean. Se le invitó a la manifestación del 8 de octubre. Aquel la que impulsaron el rey Felipe (con un discurso memorable) y el aborto del 1 de octubre. Iceta excusó su presencia al igual que otros ilustres compañeros-

> La única patria sagrada es la infancia, y los nacionalistas han decidido arruinarles la infancia, y por tanto la vida, a unos miles de niños catalanes

camaradas (no Borrell). Les repugnaba, alegaron, la compañía de algunos asistentes (nunca piensan lo que su compañía nos molesta también a otros que no tenemos inconveniente en compartir con ellos una causa, si es justa y noble). La manifestación fue tal éxito, que Iceta no quiso perderse la de dos semanas después, compartiéndola con los mismos de antes, pero ya sin ascos: la estampa de aquel hombre, abriéndose paso a empujones para ganar la posición y el empujoncito de tres o cuatro manos por detrás, de abajo

arriba, para auparle hasta el cadalso de los oradores (donde nadie lo había llamado)... fue tremenda; ni el salto de la garrocha.

Se ha dicho que a Sánchez y Feijóo les cuesta llegar a acuerdos. Falso. Acaban de encontrar el primero: no asistir a esta manifestación que lleva al frente un propósito tan noble y justo como defender la lengua de todos y la enseñanza. Enseñanza sin más, porque la enseñanza en una lengua impuesta es una enseñanza a medias, ¿No habíamos quedado en esto durante el franquismo? En el franquismo fue un grandísimo atropello. En una democracia (los nacionalistas están haciendo lo mismo que los franquistas, al revés) es un atropello doble. Sánchez y Feijóo, que son también de los de «viva quien vence», estarán esperando la segunda manifestación para apuntarse.

Sin el empujoncito de nacionalistas y exetarras Sánchez no hubiera llegado a La Moncloa, ni mantenerse en ella. Feijóo, que ha llegado a la jefatura de su partido después de los empujones y

zancadillas de los suyos, está esperando también un empujoncito para auparse a La Moncloa. Él sí necesita de la aritmética (que en su caso es la enfermedad infantil de la lechera), y el cuento y las cuentas que le salen son que sin el empujoncito de los nacionalistas acaso no pueda gobernar, y ha

decidido darles por inacción, con su inasistencia, ese pequeño impulso.

Los nacionalistas, que no necesitan ciudadanos sino súbditos, no tienen patria, pero si el convencimiento de que las patrias se construyen con una sola lengua. «La patria es la lengua», se ha dicho. Suena bien, pero eso no es verdad. La única patria sagrada es la infancia, y los nacionalistas han decidido arruinarles la infancia, y portanto la vida, a unos miles de niños catalanes, necesitados como están de súbditos, no de ciudadanos

### **OTRAS VOCES**

TRIBUNA HISTORIA El autor recuerda el impacto que ha tenido el comunismo en los Estados que tuvo como satélites en el Viejo Continente y engloba la guerra de Ucrania en el deseo imperial ruso que ha recuperado Putin

### Imperialismo ruso en Europa

ANDRZEJ DUDA

Los polacos solemos afirmar

que conocemos a Rusia

y entendemos su motivación

imperial mejor que Occidente

EL ESTALLIDO de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión de Polonia por el Tercer Reich de la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939, es uno de los acontecimientos que se recuerdan anualmente en toda Europa. Sin embargo, la fecha de la agresión de la Unión Soviética contra Polonia, el 17 de septiembre de 1939, no es tan conocida en Occidente.

Por eso creo que también es importante recordar constantemente este acontecimiento, que decidió el destino para todo el siguiente medio siglo de mi patria, así como el de otros países de Europa central y oriental. Porque si hoy nosotros, los polacos, y otras naciones de nuestra región, solemos afirmar que conocemos a Rusia y entendemos su motivación imperial mejor que Occidente, lo decimos precisamente porque tenemos experiencia histórica, una experiencia cuyo símbolo es para nosotros el 17 de septiembre.

La invasión del Ejército Rojo en territorio polaco dos semanas y media después del ataque de la Wehrmacht y la Luftwaffe fue la resolución de la parte secreta del pacto Hitler-Stalin, firmado el 23 de agosto de 1939 por los jefes de ambas diplomacias: Ribbentrop y Mólotov. Los dos imperios totalitarios formaron una alianza, dividiéndose entre ellos los países hasta entonces independientes de Europa central.

La esfera de influencia alemana debía incluir la parte occidental de Polonia, así como Lituania y Rumanía, mientras que la esfera de influencia soviética debía incluir la parte oriental de Polonia, así como Letonia, Estonia y Finlandia.

La consecuencia más importante del pacto para mi nación fue la liquidación conjunta del Estado polaco independiente y la división de nuestro territorio entre dos potencias ocupantes, la Alemania nazi y la Rusia comunista. Otras disposiciones del

> tratado fueron modificadas parcialmente en los dos años siguientes. Finlandia salvó su identidad gracias a la Guerra de Invierno de 1940.

> Lituania, por su parte, tras un episodio de relativa independencia, fue absorbida por los soviéticos. Sin embargo,

los cambios puntuales no afectaron a la norma más importante del pacto: el destino de las naciones y Estados de nuestra región de Europa fue decidido en adelante por dos imperialismos, el de Hitler y el de Stalin.

Bajo la ocupación alemana, Polonia sufrió enormes pérdidas humanas y materiales. Los nazis mataron a seis millones de ciudadanos de la república, incluidos casi tres millones de judíos polacos. Demolieron e incendiaron miles de ciudades y pueblos polacos, encabezados por la capital del país, Varsovia. Saquearon innumerables bienes materiales y culturales, privados y públicos, que nunca fueron devueltos a mi país. Tan solo una infima parte de los autores del genocidio y el exterminio alemanes, los crimenes de guerra, el terror masivo y el saqueo fueron llevados ante los tribunales de Núremberg y Varsovia después de la guerra y sufrieron un merecido castigo.

Sin embargo, los crímenes de la Alemania nazi fueron al menos condenados moralmente por todo el mundo libre. Desgraciadamente, este no fue el caso de los crímenes de la Rusia comunista, que quedaron impunes y a menudo olvidados.

¿Qué supuso la ocupación soviética de más de la mitad del territorio polaco de antes de la guerra? Supuso la masacre de Katyn: el exterminio de 22.000 prisioneros de guerra –oficiales del ejército polaco, policías y soldados, así como funcionarios y otros prisioneros políticos... Fueron fusilados desafiando todas las convenciones internacionales, porque Stalin los consideraba enemigos implacables del comunismo y patriotas leales a su país. Supuso la deportación de medio millón de mis compatriotas a los gulags y zonas de asentamiento forzoso en Siberia y la región asiática soviética; una enorme proporción de ellos nunca regresó de esa «tierra inhumana», sufriendo la muerte en el exilio. Supuso el terror brutal del NKVD y el adoctrinamiento ideológico, la destrucción de la identidad

y la tradición nacional polaca, la inculcación forzada de los principios comunistas a los niños y la renuncia forzada a la fe religiosa.

Todo esto lo conocemos no solo
nosotros, los polacos. También lo conocen bien los países bálticos: estonios, letones y
lituanos. Además
de otras naciones
que ya habían caído
en la esfera de influencia soviética
tras la victoria de
Rusia sobre el Tercer Reich.

De hecho, el pacto Hitler-Stalin se derrumbó en menos de dos años cuando Alemania atacó la Rusia de Stalin el 22 de junio de 1941. Pero el principio de que el destino de los países de Europa central y oriental no lo deciden sus pueblos libres, sino los gobernantes de las potencias imperiales, seguia vigente. Los soviéticos de-

rrotaron a los nazis, y en 1945 ocuparon todo el territorio de Polonia y otros países más al oeste y al sur hasta los ríos Elba, Danubio y Drava. Algunos de ellos fueron incorporados directamente al Estado soviético como Estados federales: tal fue el destino de los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania. En otros, instalaron gobiernos títeres formados por comunistas locales completamente subordinados a Moscú: esto ocurrió en Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Alemania oriental.

Para nuestras naciones, la derrota del Tercer Reich no trajo la libertad que anhelábamos. La dependencia del imperio ruso continuó hasta la caída del comunismo, idurante medio siglo!

No fue hasta los cambios democráticos, iniciados en 1989 por el movimiento polaco Solidaridad, que los polacos y otras naciones de Europa central y oriental se liberaron realmente y recuperaron sus propios Estados soberanos. La mayoría de ellos se convirtieron gradualmente en miembros de pleno derecho de la OTAN y la Unión Europea.

Sin embargo, la independencia de los países de nuestra región siempre ha molestado a los imperialistas rusos. Así que, en cuanto Moscú se recuperó de la conmoción que supuso la pérdida de su esfera de influencia estalinista, se dedicó a reconstruir su imperio.

RECORDEMOS el asalto militar de 2008 a Georgia. También recordemos las repetidas y brutales represiones de los movimientos por la libertad en Bielorrusia y Ucrania. Por último, recordemos la política hostil de Rusia hacia una Ucrania independiente, la anexión armada de Crimea y Donbás en 2014 y, sobre todo, la guerra genocida a gran escala contra el Estado soberano ucraniano que se lleva a cabo desde el 24 de febrero de este año.

Para las naciones de nuestra región, que recuerdan la experiencia histórica que simboliza la fecha del 17 de septiembre, no cabe duda de que la Rusia imperial está tratando de expandirse una vez más hacia otros Estados. Quiere lo mismo que en 1939 y 1940, cuando actuó en alianza con la Ale-

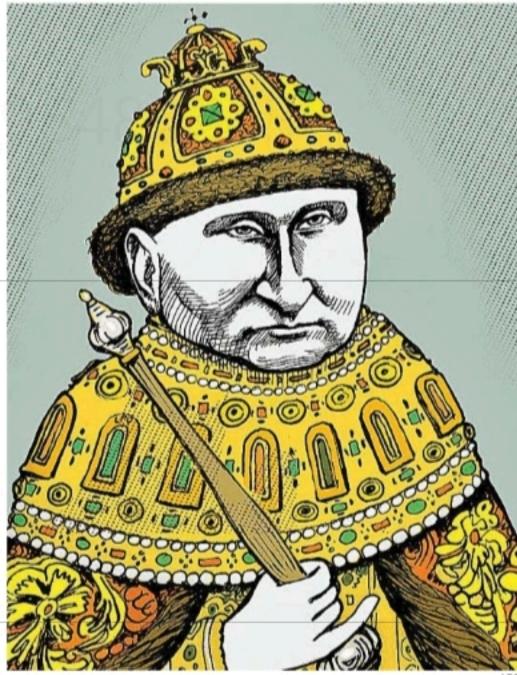

LPO

mania nazi, y entre 1945 y 1991, cuando gobernó nuestros países de forma independiente.

Rusia siempre ha querido el poder sobre toda Europa central y oriental. Pero la Polonia libre, la Ucrania libre y todos los demás Estados independientes de nuestra región nunca aceptarán esto. Para nuestros pueblos, es una cuestión de vida o muerte, de la preservación de la identidad y la supervivencia.

Se trata de nuestro futuro, nuestra seguridad y nuestra prosperidad.

Andrzej Duda es el presidente de la República de Polonia y este es un texto publicado simultáneamente con la revista mensual de opinión Wszystko Co Najwazniejsze en el marco del proyecto realizado con el Instituto de Memoria Nacional y la Fundación Nacional Polaca.

### MUERTE DE UN SÍMBOLO LUTO EN REINO UNIDO

# El bautismo de fuego diplomático del nuevo rey Carlos III

 El monarca británico se estrena ante 500 jefes de Estado y líderes extranjeros con gestos políticos durante el funeral de Isabel II Rusia y Bielorrusia quedan fuera de las honras fúnebres

#### CARLOS FRESNEDA / TERESA ABURTO

LONDRES

CORRESPONSAL / ENVIADA ESPECIAL Carlos III abrió de par en par las puer-

tas de Buckingham a los 70 jefes de Estado y más de 400 dignatarios extranjeros (incluidos lo reyes Felipe y Letizia) que asistirán hoy al funeral de Isabel II en la Abadía de Westminster. El bautismo de fuego diplomático del nuevo rey ha estado marcado por gestos políticos que pueden definir un reinado más activo, alejado de la proverbial neutralidad que caracterizó a su madre en los 70 años como monarca.

Ni Rusia ni Bielorrusia (ni tampoco Birmania, Irán, Afganistán, Siria, Venezuela o Nicaragua) han sido invitados a sumarse a las honras funebres. La esposa de Volodimir Zelenski, Olena Zelenska, encabezará por su parte la delegación de Ucrania, en un mensaje muy directo del nuevo mo-

narca sobre la posición del Reino Unido ante el conflicto bélico, Carlos III expresó el pasado mes de abril su «conmoción ante las imágenes de la guerra en nuestro continente» durante un discurso en una ceremonia de graduación de la RAF en abril. El entonces Principe de Gales resaltó «el valor de las alianzas» y destacó cómo «tener gente altamente motivada y bien preparada es algo crítico para el éxito de las operaciones» (en referencia implicita a la OTAN y a la respuesta del ejército ucrania-

La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajarova, condenó co-

mo «profundamente inmoral» la decisión de la Casa Real británica de usar la tragedia «para ajustar cuentas con nuestro país en unos días de duelo». Vladimir Putin, que envió un telegrama de condolencias, ya había anunciado por si acaso que «no tenía planes» de participar en las exequias.

El otro agraviado por la diplomacia del funeral, en menor medida, ha sido Xi Jinping. Aunque China si hasido formalmente invitada al funeral y ha enviado al vicepresidente Wang Qishan en calidad de «representante

especial». Su presencia ha levantado ampollas entre un grupo de nueve diputados conservadores vetados por Pekín por condenar su represión contra la minoria uigur en Xinjiang.

Las sanciones contra los siete parlamentarios y dos lores británicos -cuyos activos han sido congelados por Pekin-han tenido sin embargo consecuencias para una delegación del Gobierno chino que ha visto denegada su entrada a la capilla ardiente en Westminster. Como contrapunto, el embajador de facto de Taiwan en Londres, Kelly Hsieh, fue formalmente invitado a firmar en el libro de condolencias de Lancaster House y está recibiendo el mismo tratamiento que cualquier otro dignatario extranjero, en un gesto agradecido por Taipei como una señal «de la preciada amistad entre los dos pueblos».

La polémica ha perseguido hasta el último momento al nuevo rey por

les y reforzó los lazos económicos y políticos con Riad (un empresario saudi, Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, que protagonizó de hecho el primer escándalo de «dinero por títulos» que investigó Scotland Yard). El nuevo rey volvió a despachar el

los viajó oficialmente a Arabia Saudí

hasta 12 veces como principe de Ga-

sábado con su primera ministra, Liz Truss, que vio suspendido en el último momento su encuentro bilateral con Joe Biden por decisión del presidente norteamericano (la cita fue pospuesta hasta el miércoles en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU). Carlos III estrechó por primera vez como rey la mano de Joe Biden y del presidente francés, Emmanuel Macron, cuyas relaciones con el Gobierno británico ha sido muy tensas desde el Brexit.

Biden dedicó unas palabras emotivas a Isabel II en el momento de fir-

> mar en el libro de condolencias: «La reina definió una era con su dignidad y su manera de desempeña su papel». «Cuando te miraba te transmitía ese interés real por saber como estás y recordándote al mismo tiempo: 'Haz lo que debes hacer'».

Un día antes de la recepción a los líderes mundiales en Buckingham, Carlos III convocó en privado, y uno a uno, a los representantes de la Mancomunidad de Naciones, en un intento de dar un impulso a la alicaída organización de 56 miembros y ante la chispa republicana que amenaza con propagarse en

algunos de los 14 países que reconocían a Isabel II como jefa de Estado.

Durante los 10 días que lleva ejerciendo como rey, Carlos ha dado muestras de una mayor cercanía a los británicos que la exhibida en su época como principe de Gales, como el saludo espontáneo -acompañado por William- a los británicos que hacían cola para despedirse del féretro de Isabel II en Westminster Hall.

Su estreno ante los líderes mundiales ayer sirvió como indicio del renovado papel de la monarquía como ba-



Pocos mandatarios, como Biden y Herzog, irán en transporte privado

za diplomática del Reino Unido, en contraste con el repliegue de Isabel II, que suspendió sus viajes al extranjero en sus últimos años y delegó precisamente ese papel en su heredero.

Varias de legaciones extranjeras expresaron entre tanto su malestar por la exigencias del protocolo del funeral, que obliga a la gran mayoría de los 2.000 invitados a la Abadía de Westminster a trasladarse en autobuses que partirán puntualmente del Royal Hospital Chelsea. Según el portal Político, al menos cinco miembros del G-7 han pedido «excepciones» como la de Joe Biden, que si viajará con su coche blindado. Otros líderes, comoel presidente israelí, Isaac Herzog, también podrá usar su propio transporte por razones de seguridad.



La princes a Catalina, ayer, con la primera dama de Ucrania. GETTY

extender la invitación al principe heredero de Arabia Saudi, Mohamed bin Salman, pese a su supuestas conexiones con el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018. Finalmente, no asistirá y lo hará en su lugar el príncipe Turki al-Faisal, otro alto miembro de la realeza saudí, informó ayer la BBC citando una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bin Salman mantuvo relación con Isabel II, a quien ensalzó tras su muerte como «un ejemplo de liderazgo que será inmortalizado por la Historia». Car-





### Una monarca con liderazgo global

El tributo de tantos estadistas a Isabel II, quien no hubiera acudido al adiós de ninguno de ellos –no iba a funerales en el extranjero–, reafirma la influencia mundial de Buckingham

#### EDUARDO ÁLVAREZ MADRID

En vida fue coronada por los historiadores como la grande, apelativo por el que pasará a la posteridad. Y hoy Isabel II, la reina más grande de la Monarquía británica, será despedida con el mayor funeral de todos los tiempos. Es lo que se puede concluir a tenor de la llegada a Londres de alrededor de 500 dignatarios de todo el mundo para rendirle tributo. El elevadísimo número de manda-

tarios y el alto nivel de las delegaciones internacionales que van a estar presentes en Westminster, con decenas de jefes de Estado y primeros ministros incluidos, y una de las reuniones más sobresalientes de miembros de la realeza de una cuarentena de dinastías, nos sitúan ante unas exequias irrepetibles.

Pocos precedentes de semejante encuentro del poder existen. En 2013, los funerales en Sudáfrica por Nelson Mandela, un gigante del siglo XX, contaron con una extraordinaria representación de dirigentes, entre ellos casi todos los presidentes del continente

africano y muchos líderes europeos. Aun así, la cifra

está lejos de lo que hoy veremos en Londres. Y, años antes, en 1989, Tokio se convirtió en la capital de la diplomacía mundial tras la muerte de Hirohito. Delegaciones de primerísima línea acudieron a la despedida del emperador de Japón, aunque en muchos países hubo extenuantes debates para decidir a quién enviar,

para decidir a quien enviar, dado que se trataba de una más que controvertida figura por su papel en la Se-

gunda Guerra Mundial que sólo gracias a EEUU se pudo mantener en el trono y ver rehabilitada su imagen en vez de ser juzgado por crimenes contra la humanidad.

Ningún funeral de monarca ni presidente de República alguno ha reunido a tantos mandatarios como los que hoy inclinarán su cabeza ante el paso del féretro de Isabel II. Y no es pequeña la paradoja de que ella no hubiera asistido a las exequias de ninguno de ellos. Tampoco a las de Juanito, nuestro Emérito, con quien además de parentesco compartió una relación muy cordial. El español no ha dudado en poner en un nuevo brete a Zarzuela para dar su adiós a Lilibeth y recuperar siquiera por unas horas su posición entre quienes llevan las riendas de la gobernanza. Pero la reina británica era mujer de férreas costumbres y creó tradiciones con las que se desenvolvió en su singular forma de ejercer el reinado. Y nunca asistia a funerales de dirigentes internacionales, haciéndose representar en ellos por diferentes miembros de su familia: su marido o su primogénito, si se trataba de líderes muy destacados, y cualquier otro Windsor, incluidos sus activos primos, si los finados no merecian

tanto puntillismo de Palacio.

Joe Biden
y su esposa
Jill firman
el libro de
condolencias
de I sabel II,
ayer, en
Lancaster
House. GETTY

De modo que esta fabulosa deferencia que hoy muestran por Isabel II las cabezas más poderosas del mundo -desde el presidente de EEUU, Joe Biden,

al emperador de Japón, segunda vez en la Historia que un soberano nipón acude a las exequias de un dignatario extranjero- es, antes que nada, demostración de hasta qué punto la monarquía británica es una de las instituciones más influyentes, populares y prestigiosas del planeta. Qué sería del pueblo británico, ensimismado desde hace décadas en esa melancolía y frustración que aún acarrea por la perdida del imperio, sin la sobrerrepresentación en el tablero geopolítico internacional que le da contar con la Corona, cuya capacidad de proyección, atracción mediática, interés mundial y peso diplomático trascienden con mucho lo que hoy correspondería a la isla a la deriva aislacionista en la era del Brexit que es Gran Bretaña.

Pero el gran tributo de los líderes del mundo a Isabel II se debe también a que estamos ante una de las pocas figuras que podían presumir de liderazgo global - Mandela, ya mencionado, era también uno de ellos-, Personificaba al Reino Unido, si, pero la monarca ejercía como icono mundial. No es fácil pensar en dirigentes que, como ella, hayan inspirado a tantos millones de personas en los cinco continentes y havan tenido su trascendencia histórica como carismática mandataria plenamente reconocida en cualquier rincón sobre la faz de la Tierra. A lo que se suman cualidades personales que la han llevado a encarnar la Corona con una dignidad y ejemplaridad que facilitan esta representación última de su reinado: la de su apoteósico funeral.

DEADOEAD

### MUNDO

### **MUERTE DE UN SÍMBOLO** LA CEREMONIA

### ASÍ SERÁ EL FUNERAL Y ENTIERRO DE ISABEL II

EL FUNERAL EN LA ABADÍA DE WESTMINSTER





ASISTENTES

Estado y otras

Acudiran los miembros de

la famila real, jefes de

personalidades. Como

VI y Letizia, los Reyes

representación española

acudirán los Reyes, Felipe

eméritos, Don Juan Carlos

y Doña Sofía, el ministro de

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,





FÉRETRO

Llevado a través de la nave hasta la plataforma

> ca iglesia en la que se han coronado todos los reyes y reinas británicos desde el año 1066. Muchos la recordarán por el funeral de Dia-

Un funeral de Estado en el lugar donde fue coronada

### El último entierro de un monarca en la Abadía de Westminster se celebró en 1760

#### CHARLOTTE DAVIES

«El puente de Londres ha caído». Con estas cinco palabras se dio a conocer al mundo la noticia del fa-Hecimiento de la reina Isabel II el pasado jueves a los 96 años, con lo que se inició un periodo de diez días de luto nacional que no ha dejado espacio para la improvisa-

ción. Desde el castillo de Balmoral hasta el palacio de Buckingham, el féretro de la difunta monarca ha recorrido las calles del Reino Unido antes de reposar durante cuatro días en la capilla ardiente de Westminster. Hoy lunes, el Dia D+10, emprenderá su último viaje hasta Windsor tras su funeral de Estado, donde será enterrada junto con los restos de su marido, Felipe de Edimburgo.

El funeral de Isabel II tendrá lugar a las 11 de la mañana, hora local, en la Abadía de Westminster, la históri-

na de Gales, que se celebró allí en septiembre de 1997, o el de la Rei-

na Madre en abril de 2002. Sin embargo, el último entierro de un monarca que se celebró en la abadia fue el del rey Jorge II en 1760.

La iglesia en la que se casó en 1947 y en la que tuvo lugar su coronación en 1953, la abadía ha sido «testigo de las promesas que definieron la vida de la reina Isa-

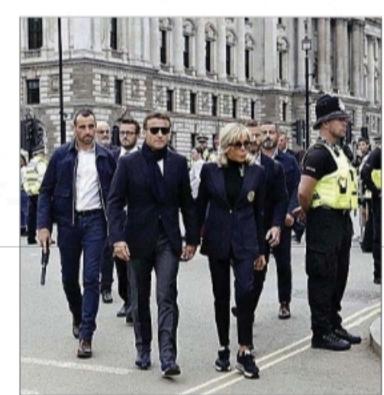

El presidente Macron y su esposa, ayer en Londres. EFE

bel II». En lo que fue su casa «espiritual», se dará «gracias a Dios por el servicio que prestó a Dios, a la nación y a la Commonwealth», según ha afirmado el decano de Westminster, David Hoyle, en un

comunicado publicado el pasado sábado.

Se espera que asistan unas 2.000 personas al funeral, entre las que estarán en tomo a 500 jefes de Estado y dignatarios extranjeros, incluidos los Reyes de España y los eméritos.

Desde la tarde del miércoles, los restos de la monarca han permanecido en un catafalco lo calizado en la Sala de Westminster, del palacio con el mismo nombre, abierto al público las 24 horas del día. Sin embargo, las puertas de la capilla ardiente se cerrarán hoy a las seis y media para preparar las exeguias. Las puertas de la Abadía de Westminster se abrirán a las ocho de la mañana para que los asistentes a la ceremonia puedan tomar asiento.

Poco después de las 10.35 horas, se levantará el féretro del catafalco y un grupo de 142 marineros lo llevará en procesión hasta el State Gun Carriage de la Royal Navy, situado frente a la puerta norte de la sala. Se trata de un carro que anteriormente se ha utili-

> zado para los funerales de la reina Victoria, el rey Jorge VI y de Winston Churchill, entre otros.

El carro de armas saldrá a las 10.44 de la Sala de Westminster en dirección a la entrada oeste de la Abadía, a donde está previsto que llegue a las 10.52.

Los miembros más importantes de la Familia Real, incluidos el rey Carlos III y sus hijos, los principes Guillermo y Harry, seguirán al carro. El recorrido estará flanqueado por miembros de la Royal Navy y los Royal Marines, y en la Plaza del Parlamento habrá

una guardia de honor formada por los tres servicios militares del pais.

El funeral de Estado de Isabel II comenzará a las once de la mañana. La misa la dirigirá el decano



FUENTE: BBC, Saint George Chapel y elaboración propia.

### **MUERTE DE UN SÍMBOLO** LA CEREMONIA



de Westminster, y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, pronunciará el sermón. Durante la ceremonia, la primera ministra, Liz Truss, y la secretaria general de la Commonwealth leerán sus intervenciones.

Antes de que acabe la misa, lo que está previsto para las 11.55 horas, se tocará el *Last Post*, un breve toque de cometa. Justo después, se guardará un silencio nacional de dos minutos. El himno nacional y un lamento interpretado por el gaitero de la reina pondrán fin al servicio fúnebre a las doce aproximadamente.

Alrededor de las 12.15, el grupo portador devolverá el ataúd al carro de armas, que será llevado en una procesión a pie desde la abadía hasta el Arco de Wellington, en la esquina de Hyde Park.

El Big Ben sonará a intervalos de un minuto mientras la procesión avanza lentamente por las calles de la capital. También se dispararán salvas cada minuto desde Hyde Park.

La procesión llegará al arco a las 13.00 en punto. El féretro será trasladado al coche fúnebre para su viaje final al Castillo de Windsor. A medida que el coche fúnebre salga, el desfile hará un saludo real y sonará también el himno nacional.

Justo después de las 15.00, se

El Big Ben sonará a intervalos de un minuto mientras la procesión avanza

El orbe y cetro serán retirados separando a la reina de su corona por última vez

espera que el coche llegue para una procesión a pie por el Long Walk, un sendero de cinco kilómetros que lleva al castillo. A ella se unirán el rey y otros miembros de la Familia Real a las 15.40. Sonarán las campanas de Sebastopol y la de la Curfew Tower. La procesión se detendrá en la parte inferior de la escalinata oeste de la Capilla de San Jorge a las 15.53.

A las 16.00, el féretro entrará en la Capilla de San Jorge para un último servicio religioso antes de que Isabel II reciba sepultura.

Esta iglesia es la que elige la Familia Real habitualmente para celebrar bodas, bautizos y funerales. En ella se casaron los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, y se celebró el funeral del difunto marido de la reina, el príncipe Felipe.

Unas 800 personas, entre ellas miembros de la casa de la reina y personal de la finca de Windsor, asistirán a este servicio, que incluirá tradiciones que simbolizan el final del reinado de Isabel II.

Antes del himno final, el joyero de la Corona de Estado Imperial, el orbe y el cetro de la soberana serán retirados de la parte superior del ataúd, separando a la monarca de su corona por última vez. Se declamarán los títulos de la reina. A continuación, el rey coloca-

rá el color de la compañía de la reina, o la bandera, de la Guardia de Granaderos sobre el féretro.

Al mismo tiempo, el Lord Chamberlain, antiguo jefe del MI5, el barón Parker, «romperá» su vara de mando y la colocará so-

Su lápida llevará un grabado con las palabras: 'Elizabeth II 1926-2022'

La tierra que se esparcirá sobre ella viene del mausoleo de Frogmore

bre el féretro. El chasquido del bastón blanco señalará el fin de su servicio a la soberana como su funcionario de mayor rango en la Casa Real.

A medida que el decano de

Windsor lea un salmo, el féretro bajará a la Bóveda Real, gracias a un motor eléctrico que se encuentra en una losa del mármol del Coro, donde se encuentran los asientos. El gaitero de la soberana tocará un lamento, antes de que el arzobispo de Canterbury pronuncie una bendición y se cante «Dios salve al Rey».

La actuación del gaitero en Windsor era algo que la reina había solicitado personalmente, según ha declarado el Palacio de Buckingham en un comunicado.

A las siete y media de la tarde se celebrará un tercer servicio de entierro privado a cargo de la familia. Se trasladará el féretro junto con el de su difunto marido a la Capilla Memorial del rey Jorge VI, donde se encuentran los restos del rey y la Reina Madre, y las cenizas de su hermana, la princesa Margarita. La tierra que se esparcirá sobre el ataúd se habrá recogido del mausoleo real de Frogmore, un parque privado de la familia adyacente al castillo.

Su lápida llevará el grabado ELIZABETH II 1926-2022.

### LA CAPILLA DE SAN JORGE, LUGAR DE DESCANSO DE LA FAMILIA DE LA REINA ISABEL II







A. Matilla, J. Aguirre, J.C. Sánchez y E. Amade / EL MUNDO



### MUERTE DE UN SÍMBOLO EL PAPEL DE ESPAÑA

### La muerte de Isabel II reúne a los cuatro Reyes en Londres

Don Juan Carlos reaparece cuatro meses después y coincide con su hijo y con Doña Letizia en el Palacio de Buckingham

#### MARINA PINA MADRID

La muerte de Isabel II ha conseguido lo que parecía imposible y lo que, por otro lado, sólo un deceso podía lograr: que Felipe VI y Don Juan Carlos vuelvan a compartir agenda institucional. Un hecho histórico que se da debido a la cercana relación que mantenía la familia Windsor con la Borbón, que hizo que Isabel II pidiera que se extendiera una invitación personal para que Don Juan Carlos y Doña Sofía acudieran a los actos organizados en torno a su funeral.

Ayer por la mañana Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por la Reina Sofía, su jefe de Protocolo, Francisco Lizaur, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llegaban a Londres en un avión de la Fuerza Aérea Española. El vuelo es el único momento que los Reyes compartirán con los Eméritos, pues tras llegar a la capital británica Don Felipe y Doña Letizia partieron a la Embajada de España ante el Reino Unido. La Reina

### Las dos Reinas lanzan guiños con sus joyas a la família Windsor

### El Rey Juan Carlos camina apoyado en un bastón y en un asistente

llevaba prendido en su vestido un broche de Victoria Eugenia que pertenece a las joyas de pasar y que es un guiño a la relación de las dos casas reales. Doña Sofía, por su parte, se marchó a un hotel, donde se reencontró con Don Juan Carlos.

El Rey Emérito aterrizó en Londres por sus propios medios desde Abu Dabi y después de dos años pudo saludar a su esposa. Los padres de Felipe VI se habían visto por última vez el pasado mayo, en el almuerzo que celebraron en Zarzuela tras el viaje de Don Juan Carlos a España. Sin embargo, Doña Sofía estaba contagiada con Covid y tuvo que mantener distancia y portar mascarilla en todo momento.

Tres horas después de aterrizar en la capital británica, los Reyes reaparecian en Westminster Hall para rendir tributo a Isabel II en su capilla ardiente. La esposa de Felipe VI vistió un segundo traje negro, aunque prescindió de tocado. Tras permanecer varios minutos frente al féretro, Don Felipe se santiguó, mientras que Doña Letizia optó por bajar la cabeza en señal de respeto. Cuando los Reyes abandonaron la tribuna de autoridades, José Manuel Albares permaneció unos minutos más junto al embajador, José Pascual.

Pasaba media hora de las seis de la tarde cuando Don Juan Carlos y Doña Sofía hacían su primera aparición juntos en Londres. Los Reyes Eméritos llegaron a Buckingham en uno de los autobuses para autoridades y se bajaron en la puerta de entrada principal de palacio. Ambos vestían luto, Doña Sofía con una chaqueta en la que se apreciaban algunas lentejuelas y con una joya en la que ha vuelto a hacer un guiño a la Familia Windsor. La Reina llevaba el collar de perlas del que cuelga un rubí cabujón y rodeado por dos filas de brillantes. Se trata de una joya que heredó de su madre, la reina Federica de Grecia, que era prima del duque de Edimburgo.

Don Juan Carlos dio muestras una vez más de sus problemas de movilidad. El Rey Emérito caminaba apoyando su mano derecha en un bastón de fibra de carbono y con la izquierda agarrada de un asistente, con quien se adentró en Buckingham.

Minutos después de Don Juan Carlos y Doña Sofía llegaba otro autobús en el que estaban Don Felipe y Doña Letizia. La Reina volvió a lucir el vestido con el que acudió a la capilla ardiente y los pendientes de brillantes que adornaban sus orejas y que tiene des de que era Princesa de Asturias.

En el interior de Buckingham había, además, cientos de mandatarios invitados a este encuentro, que la prensa británica calificaba como «la recepción del siglo». Allí, a espaldas de la prensa y entre be-



Don Felipe y Doña Letizia, ayer, durante su visita a la capilla ardiente de la reina I sabel II. POOL



Don Juan Carlos y Doña Sofía entran juntos a la recepción en el Palacio de Buckingham. TVE

bidas y canapés, Don Juan Carlos pudo ver a Don Felipe de nuevo en un ambiente mucho más distendido pero donde también están obligados a guardar las formas. En su último encuentro, el pasado mayo en Zarzuela, el Rey y su padre mantuvieron «un tiempo amplio de conversación» en el que Don Felipe le expuso el perjuicio que sus actos habían causado a la Corona y cómo necesitaba de su lealtad para poder salvaguardar su legadocon dignidad. Don Juan Carlos acató la petición del jefe del Estado, que era quien le hablaba.

Desde entonces el Rey Emérito ha cambiado de actitud y cuando Zarzuela supo que le habían trasladado una invitación a título personal para acudir al funeral le dio via libre para hacer lo que quisiera. Este viaje a Londres es una oportunidad para el padre de Felipe VI para volver a ver a Monarcas con los que mantuvo una relación cordial durante sus años de reinado, como Carlos Gustavo de Suecia. También, para mostrar ante la corte de Londres que sigue siendo Familia Real, algo que ayudará en su defensa ante el proceso judicial que tiene

abierto con Corinna Larsen, que le denunció por supuesto acoso.

Hoy los cuatro Reyes volverán a coincidir, esta vez en la Abadía de Westminster. A las doce de la mañana (hora española) se celebrará el funeral de Estado por Isabel II. Un momento en el que estarán presentes los cuatro Reyes, aunque el protocolo hace poco probable que compartan banco y, una vez más, se sienten juntos. Sin embargo, la muerte de Isabel II ya haconseguido lo que las negociaciones entre Don Juan Carlos y Don Felipe no lograron en dos años.

### Rusia redobla la presión ante la cita de la ONU

Moscú aumenta los bombardeos contra infraestructura de uso civil en Ucrania

#### LLUÍS MIQUEL HURTADO BAKÚ

Ucrania se prepara para protagonizar esta semana el encuentro anual
de Naciones Unidas en Nueva York.
Entretanto, el país volvió a sufrir los
embates de Rusia, rearmada gracias
al apoyo de los drones iranies, según
se desprende de numerosas informaciones. El ejército ruso ha incrementado los ataques con misiles contra
infraestructura de uso civil, una táctica habitualmente empleada por
Moscú para provocar el hastío de la
población y minar los esfuerzos
ucranianos para recuperar territorio.

Según el delegado del Gobierno en Járkov, Oleh Syniehubov, cuatro miembros del personal médico y dos pacientes murieron ayer después de que efectivos rusos dispararan proyectiles contra un hospital psiquiátrico de la localidad de Strelechya. El ataque se produjo justo cuando dentro de las instalaciones, y bajo un intenso fuego, se procedía con la evacuación de los residentes.

A pesar de los avances ucranianos

de las últimas semanas en el este del país, de cuyo óblast de Járkov las fuerzas rusas se replegaron, la OTAN tiene claro que no estamos ante el principio del fin de la invasión. «Por supuesto, es extremadamente alentador ver que las fuerzas armadas ucranianas han sido capaces de recuperar territorio y bombardear tras las lineas rusas», admitió su secretario general, Jens Stoltenberg, en una entrevista con la BBC.

Para el Reino Unido, lo que sí es evidente es que al presidente ruso los planes no le están saliendo a pedir de boca. Vladimir Putin está «fallando en todos sus objetivos militares estratégicos», sostuvo el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Sir Tony Radakin, durante una entrevista con la misma cadena. «Desde el principio diji mos que se trataba de un error estratégico de Putin y que los errores estratégicos tienen consecuencias estratégicas. Y en este caso, es un fracaso estratégico», zanjó.

El presidente ucraniano, Volodimir



Soldados ucranianos posan a las afueras de la ciudad de Izyum, al este del país. JUAN BARRETO / AFP

Zelensky, tendrá la oportuni dad de testar las aguas aliadas durante la 77ª Asamblea General de líderes de Estados de Naciones Unidas. Está previsto que los discursos comiencen mañana. Zelensky podrá dirigirse a los asistentes por videoconferencia, en un mensaje previamente grabado, después de que la mayoría de países aprobara en votación su participación. Entre los países que se opusieron está Rusia, Cuba y Corea del Norte. China se abstuvo.

Aunque Rusia no logró armar una

coalición lo suficientemente cuantiosa como para censurar al líder ucraniano, las 19 abstenciones del viernes y las mayores reticencias que hubo en el pasado para aprobar resoluciones sobre Ucrania evidencian divisiones en la ONU sobre cómo abordar el conflicto. «Sería ingenuo pensar que estamos cerca de la posibilidad de un acuerdo de paz», admitió este fin de semana el mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un tuit.

Es posible que en el salón plena-

rio resuenen palabras como las que pronunció el líder ucraniano durante un discurso a la nación el viernes, cuando Ucrania lloraba por el hallazgo en las inmediaciones de Izyum de al menos 450 cuerpos sin vida que, en muchos casos, evidenciaban signos de tortura. «El mundo debe reaccionar ante esto», dijo Zelensky a los suyos. «Además, hay pruebas de que los soldados rusos, cuyas posiciones no estaban lejos de allí, dispararon a los enterrados por diversión», añadió.



### MUNDO



El primer ministro húngaro, Viktor Orban, posa tras recibir la Orden de Serbia del presidente serbio, Aleksandar Vucic, en Belgrado. AP

### Un mes para castigar a Orban

### La Comisión propone suspender 7.500 millones en fondos a Hungría por sus violaciones del Estado de Derecho, pero tiende la mano para la reconciliación

PABLO R. SUANZES BRUSELAS CORRESPONSAL

El Colegio de Comisarios de la UE recomendó ayer la congelación de hasta el 65% de tres programas de Fondos de Cohesión adjudicados a Hungría aplicando por primera vez desde su creación el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho. La medida, que bloquearía hasta 7.500 millones de euros, un tercio del total de los recursos de Cohesión del país, busca una reacción en Budapest ante las reiteradas

violaciones de las normas comunitarios, los problemas de independencia judicial y las deficiencias sistemáticas en los controles públicos y la lucha contra la corrupción.

Lo que hace la Comisión es una propuesta al Consejo, esto es, a los gobiernos nacionales, para que ahora tomen una decisión. Corresponde a embajadores y ministros, y quizás en última instancia a los jefes de Estado, decidir si paralizan esos fondos o confían en las promesas de Viktor Orban. El comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, explicó ayer que los peligros para las finanzas continentales están probados, pero reconoció que las ideas del Gobierno húngaro para resolver la situación podrían ser

suficientes si convierten en ley lo que están asegurando que harán.

«El Gobierno húngaro ha hecho hasta 17 propuestas. Estas medidas suponen importantes compromisos públicos en la buena dirección y damos públicamente la bienvenida, aunque sea tarde. Algunos ejemplos son una autoridad independiente con poderes amplios para las adjudicaciones o una task force anticorrupción trabajando con ONG especializadas, o retocar el código penal. Estas propuestas podrían, en

principio, ser capaces de resolver los problemas descritos si, y esto es importante,

si se llevan adecuadamente adelante y se implementan apropiadamente. Pero de momento son sólo ideas y está pendiente, sobre todo, de cómo se reflejarán en el texto legal», indicó el comisario austriaco.

Tras años de disputas y muchos meses de intenso trabajo técnico, la Comisión considera más que probado que las deficiencias húngaras, más allá de los choques ideológicos, ponen en peligro las finanzas comunitarias. El mecanismo de condicionalidad para el Estado de Derecho se logró introducir hace un parde años precisamente para dotar a las instituciones de armas con las que castigar a quienes no respetan

los valores continentales, los procedimientos y reiteradamente ignoran decisiones, multas e incluso sentencias de la Justicia. Nació de la mano del Presupuesto comunitario para el periodo 2019-2024. Hungria y Po-Ionia, sabiendo que eran candidatas potenciales para sufrirlo, lo bloquearon durante un tiempo. La Comisión Europea se comprometió a no activarlo hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciara sobre la legalidad del instrumento. Eso ocurrió este año y ahora, pero fijando algunos límites. No basta con que haya violaciones demostradas, dijo, sino que para que pueda haber sanciones económicas tiene

Bruselas reconoce que Budapest ha planteado soluciones para la crisis

Las deficiencias húngaras ponen en peligro las finanzas comunitarias que estar claro que haya un vínculo entre los problemas identificados y el Presupuesto de Unión.

De ahí que la Comisión ponga en la diana 7,500 millones, un tercio de los fondos de Cohesión, nada más. O que Polonia, que estaba en una situación similar el año pasado, no se vea afectada. «Hay diferentes instrumentos para diferentes situaciones. El mecanismo fue llevado ante el TJUE y hubo una sentencia clara diciendo que la regulación cumple con los Tratados, pero también estableció de forma detallada cómo puede ser aplicado. Y debe haber un vínculo claro para que haya riesgo al Presupuesto europeo. En el caso polaco la independencia judicial es un problema, pero no hemos encontrado pruebas de que haya ese vinculo claro y suficiente con el Presupuesto. Así que el caso polaco se sigue adelante mediante otros mecanismos (...). Según la decisión del TJUE debe haber una respuesta adecuada y proporcional. Hemos identificado las áreas de los fondos en las que el Presupuesto está en riesgo, por ejemplo en adjudicaciones de contrataciones públicas», explicó el comisario.

Su equipo recoge en su documento «irregularidades sistémicas, deficiencias y debilidades en los procedimientos de contratación pública; alta tasa de procedimientos de licitación única y baja intensidad de competencia en los procedimientos de contratación», así como denuncia que hay trabas a la «investigación y el enjuiciamiento de presuntas actividades delictivas», en particular los casos de corrupción de alto nivel. La conclusión de la Comisión es que las medidas propuestas por Orban podrían, en prin-

### La oposición húngara acusa a Orban de minar las instituciones

### La 'opción nuclear' de la UE requeriría de una unanimidad imposible por ahora

cipio, remediar los problemas en cuestión, «si se detallan correctamente en las leyes y normas pertinentes y se implementan en consecuencia. En espera del cumplimiento de los pasos clave de ejecución, la Comisión considera que en esta fase sigue existiendo un riesgo para el presupuesto. Esto explica la decisión de hoy», señaló Hahn.

El Consejo dispone ahora de un mes para decidir si adopta tales medidas por mayoría cualificada. Este plazo podrá prorrogarse por un máximo de dos meses más en circunstancias excepcionales, según las normas. «Mientras tanto, la Comisión seguirá de cerca la situación y mantendrá informado al Consejo de cualquier elemento relevante que pueda tener un efecto en su evaluación actual. Hungría se ha comprometido a informar completamente a la Comisión sobre el cumplimiento de los pasos clave de implementación antes del 19 de noviembre», añadió el comisario. Entre ellas, por ejemplo, la formación de los órganos independientes y las autoridades anticorrupción, que no pueden tener miembros que sean parte de partidos políticos o hayan tenido responsabilidades en el último lustro, por ejemplo.

La oposición húngara considera que dado que Orban ha ido minando la independencia de todos los órganos, desde los auditores a los tribunales, es muy difícil que puede haber de verdad una lucha contra la corrupción.

Bruselas lleva desde 2007 teniendo problemas con el Gobierno húngaro, pero con el paso de los años han ido a más hasta el choque abierto. La UE no dispone de muchas herramientas de presión real, pues su botón nuclear, el Artículo 7 de los Tratados que puede llevar en última instancia a privarde voto a un Estado Miembro en el Consejo, requiere unanimida d y son palabras mayores.

CONSULTA PRECIOS PARA PUENTE DE DICIEMBRE Y NAVIDAD

AD y todo incluido en Caribe Maya 1.799€

Ciudad de Mexico, Palenque, Campeche, Merida y

Caribe Maya

Hoteles de 4 y 5\*

9 días | 7 noches

Incluye: 5 visitas.

Producto Tourmundial

91 330 72 63 viajeselcorteingles.es

CUBA

Doble Villa

Varadero

Producto Jolidey

Be Live Experience Varadero 5\*



9 días | 7 noches

919€ 11

Tasas de embarque incluidas • Vuelos desde 599€

Tasas de embarque incluidas. • Vuelos desde 499€

Bermudas desde Nueva York

Norwegian Joy | NCL

Salidas 5 y 12 de noviembre 2022

9 días | 7 noches

8 días | 7 noches

630€ PC

1.040€

### MUNDO





A la derecha, Fernando Andrés Sabag Montiel, autor del ataque contra Kirchner. A la izquierda, Brenda Uliarte. FRANCE PRESSE

### La 'conexión Valparaíso' en el ataque contra Cristina Kirchner

### El padre del autor del atentado tiene seis causas judiciales pendientes en Sao Paulo

SEBASTIAN FEST VALPARAISO (CHILE) La calle baja violentamente hacia el mar. Al fondo, al final del descenso, el puerto de Valparaíso, emblemática ciudad chilena, sede del Congreso, de la marina y de eventos que han dejado cicatrices en la Historia del país. Pero antes, una pequeña casa amarilla.

En ella vive la abuela de Fernando Sabag Montiel, uno de los detenidos por el atentado a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, un caso que se está convirtiendo en una caja de sorpresas: día tras día aflora una nueva, y por momentos inverosimil historia.

La cortina se corre levemente. los pasos se escuchan tras la puerta. Una llave comienza a girar. Pero de la casa amarilla no sale nadie. Quien estaba a punto de abrir se arrepiente. Lo mismo sucederá con una sobrina de la abuela y con una sobrina nieta. Comienzan a hablar con EL MUNDO de lo que sucedió en Buenos Aires, de la pistola que Sabag Montiel disparó dos veces contra Fernández de Kirchner sin que se disparara. Y así como comienzan a hablar, se frenan, hacen un giro brusco y pasan pio aceptaron ser.

La historia, hasta hoy, es así: Sabag Montiel, de 35 años, brasileño

y residente desde hace años en Buenos Aires, no estuvo solo en el atentado, Lo apoyó Brenda Uliarte, de 23 años, alias Ámbar en redes sociales, una joven que trabaja en una empresa de algodón de azúcar, pero también participa en marchas radicalizadas contra el kirchnerismo y ofreció performances eróticas en diferentes plataformas. El padre de Uliarte, kirchnerista de alma, está desolado: «Quiero que le pida disculpas a Cristina». Hay dos detenidos más por el caso, todos provenientes de grupos ultralibertarios que detestan a la ex presidenta. Venían preparando el atentado desde abril.

La conexión Valparaiso surge de Sabag Montiel. Su padre, Fernando Ernesto Montiel Araya, de 65 años, nació en Valparaíso y vive allí. Has-

a decir que no saben nada. Y, en un ta hace dos años vivía en Brasil, pecaso, que no son quienes en princi- ro fue expulsado del país. Tiene seis causas penales pendientes en el Estado de Sao Paulo por peculado, falsificación de documentos y



La vice pre sidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. FRANCE PRESSE

robo, según la cadena de televisión argentina C5N. En la calle Eduardo Jetter, una más de las que se entrecruzan en el descascarado y antiguo barrio ferroviario de Valparaí-

so, desperdigado por un empinado cerro con vista a la ciudad y el mar, también vive María Araya, abuela de Fernando Sabag Montiel y madre de Fernando Montiel Araya.

Araya vive sola en esa casa amarilla y se levanta muy temprano para ir a vender ropa en uno de los paseos céntricos de la ciudad. Tiene 84 años, no tiene relación con su hijo ni con su nieto. Su prima, que vive puerta con puerta, confirma a EL MUN-DO que está al tanto de todo lo sucedido en Buenos Aires, pero cuando el diálogo comienza a avanzar cambia de idea y prefiere no seguir hablando.

María, da a entender, no tiene por qué ser molestada por el asunto.

Aunque en el barrio el asunto está presente. Los vecinos muestran capturas de pantalla con arti-

culos de medios chilenos en los que aparece la casa amarilla y senalan en su dirección. Pero hasta ahi llegaron todos, Fernando Montiel Araya es una pura ausencia: nadie ha podido hablar con él, ni siquiera verlo. El Mercurio de Valparaíso, el diario histórico de la ciudad, lo buscó con insistencia, pero uno de sus periodistas, Gon-

## La Justicia argentina investiga si hay una conspiración política detrás del atentado

### «Es muy frío y consume todas las noticias relacionadas con lo que hizo»

zalo Rojas Miesle, admite que a esta altura ni siquiera saben si Montiel Araya «sigue en Chile».

Una familia, la de los Montiel, marcada por un mal signo. José Ernesto Montiel Ahumada, abuelo de Fernando Sabag Montiel, era un cerrajero chileno que en el año 1998 asesinó a su segunda esposa con un tiro en la cabeza. Y luego se suicidó.

Hablar de la familia no debe ser agradable. Sucede con una prima de los Montiel, que en una conversación en la vecina Viña del Mar primero responde al nombre que se le mencionó en el inicio y luego, cuando la conversación avanza, cambia de idea y dice no ser esa persona.

En Buenos Aires, la Justicia avanza en la tesis de que el atentado excede a Sabag Montiel y a Uliarte, aunque no hay prueba alguna hasta ahora de que haya obedecido a una conspiración política de alto vuelo.

Lucia Salinas, una de las periodistas que mejor conoce el caso, describió a EL MUNDO el perfil de los protagonistas, de Sabag Montiely Uliarte: «Él era completamente consciente de lo que estaba haciendo antes, durante y después. La justicia sostiene que ellos planearon el ataque, que no fue una cosa circunstancial. A él se lo ve siempre más frío ante la situación, en cierta forma impávido. Las primeras noches en prisión estuvo algo más en shock, pero está muy fascinado con la repercusión pública de su imagen. A tal punto, que la justicia pidió que le apaguen el televisor del comedor, porque estaba constantemente consumiendo las noticias que protagoniza».

«Ella, en cambio, se mostró mucho más perturbada, asustada por la situación. Todos coinciden en que normales no son. El es muy verborrágico, hay una pericia psicológica en camino, pero en la justicia están convencidos de que ambos están en condiciones de afrontar el proceso penal».

### EL TIEMPO

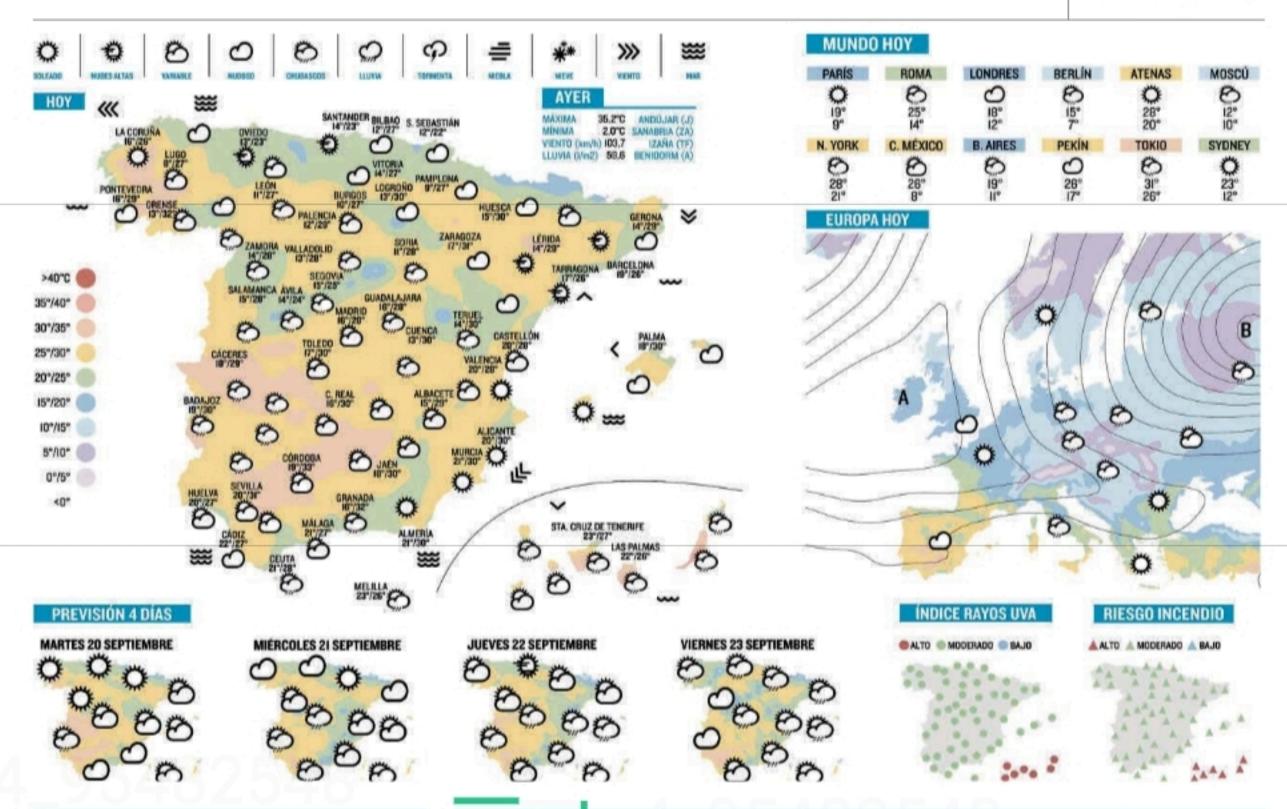

### SORTEOS

### SUEL DAZO DEL

FIN DE SEMANA Nú mero premiado principal:

24.936 SERIE: 001

Números premiados adicionales:

57.235 SERIE: 053

64.586 SERIE: 024

75.645 SERIE: 049

85,290 SERIE: 011

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del domingo: Iº Sor too: 07-30-31-33-36-37-42-44-47-

48-49-51-53-54-56-60-62-70-72-75 2º Sorteo: 01-10-11-12-14-15-19-26-29-34-37-44-48-61-65-70-74-75-78-80 3º Sorteo: 01-02-12-15-23-24-27-29-30-33-37-38-41-42-49-60-67-68-74-76

TRIPLEX DE LA ONCE

645 - 802 - 234

#### EL GORDO DE LA PRIMITIVA

3-4-12-21-34 (R-4)

| Aciertos | Acertantes | Euros    |  |
|----------|------------|----------|--|
| 5+1      | 0          | BOTE     |  |
| 5+0      | .0         | 0,00     |  |
| 4+1      | 29         | 5.970,96 |  |
| 4+0      | 252        | 123,33   |  |
| 3+1      | 1.309      | 27,13    |  |
| 3+0      | 10.889     | 10,60    |  |
| 2+1      | 18.055     | 4,92     |  |
| 2+0      | 156.338    | 3,00     |  |
| 0+1      | 267901     | 1,50     |  |

Sorteos de la semana Martes: 9-12-15-40-47 (E I, II) Viernes: 10-27-36-45-49 (E3, 4)

#### LOTERIA PRIMITIVA

Sorteos de la semana

Lunes: 6-7-23-29-43-49 (C 37, R3) Jueves: 5-12-24-30-46-47 (C45, R2)

Combinación ganadora del domingo:

| Aciertos | Acertantes | Euros    |  |
|----------|------------|----------|--|
| 5+1      | 0          | BOTE     |  |
| 5+0      | .0         | 0.00     |  |
| 4+1      | 29         | 5.970,96 |  |
| 4+0      | 252        | 123,33   |  |
| 3+1      | 1.309      | 27,13    |  |
| 3+0      | 10.889     | 10,60    |  |
| 2+1      | 18.055     | 4,92     |  |
| 2+0      | 156.338    | 3,00     |  |
| O+I      | 267901     | 1,50     |  |

#### EUROMILLONES

Sábado: 2-14-28-35-43-44 (C 23, R7)

### CRUCIGRAMA

6 9 10 11 2 3

### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES, - I. Que dura doce meses. Relativo a la mineria, 2. Formarán o combinarán ideas o juicios en la mente. Precede al nombre de los venerados por la iglesia. 3. Planta deflores blancas. Golpes con la mano cerrada, 4. Perteneciente o relativo a Occitania, Al revés, antes de Cristo, 5. Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual alguien queda perjudicado. Dejan caer, vierten. 6. En las velas redondas, cada una de las relingas de caída. Cesto de mimbre o listas finas de madera entretejidas, usado especialmente para guardar frutas y verduras. 7.Serrin. En un lugar alejado. 8. Lo principal, lo mejor. Viajes largos en los que abundan las aventuras.

VERTICALES.-I. Interjección para mostrar extrañeza. Dulce que se hace con yemas de huevo, leche y azúcar, y se cuaja en el baño de Maria. 2. Relativa al bosque. 3. Sola en su especie. Al revés, infusión inglesa. 4. Persona sobresaliente. Tape una cosa con otra. 5. Lanzar piedras contra una persona o cosa. 6. Metal raro en la corteza terrestre, se encuentra en los mi-

nerales de platino. 7. Manera o modo de hacer algo. Tipo de puerta lógica digital. 8. Vanos. 9. Personas que tienen muchos conocimientos. 10. Pronombre demostrativo femenino. Tiré de un cabo. II. Refriega o frota fuertemente la piel con algo agudo o áspero. Nota musical entre sol y si. 12. Denota privación. Extremidades de la rana.

Hale, II, Rasca, La. IZ, An. Ancas.

Mata. Odiseas. VERTICALES: I. Apá. Flan. 2. Memorosa. 3. Unica. Et. 4. As. Cubra. 5. Lapidar. 6. Rutenio. 7. Maña. And. 8. Inanes. I. 9. M. Doctas. 10. Esa. SOLUCIONES: HORIZONTALES: I Anual. Minera. 2. Pensarán. San. 3. Ami. Puñadas. 4. Occitano. Ca. 5. Fraude. Echan. 6. Lo. Banasta. C. 7. Aserrin. Allá. 8.

### SUSCRÍBETE A EL#MUNDO

### PAPEL + ORBYT + Premium

Todos los formatos para toda la familia



Por solo 39,95 €/mes

tas actitudes de tus compañeros pueden herirte y confundirte.

### **GÉMINIS**

HORÓSCOPO

serán muy beneficiosos.

ARIES

TAURO

(2l marzo - 20 abril)

Hallegado el momento de invertir en

ese negocio que tanto te gustaba,

pues los resultados ahora sabes que

(2l abril - 20 mayo)

Todo irá mejor si te relajas y añades

un poco de humor a la jornada. Cier-

(2l mayo - 2l junio) Los esfuerzos que estás haciendo para superarte y dar lo mejor de ti te proporcionarán grandes compensaciones, que comenzarán a llegar.

#### CANCER

(22 junio - 22 julio) Hay ciertos objetivos que te han marcado a lo largo de hoy que te supondrán un retroceso en tus avances conseguidos hasta la fecha.



(23 julio - 22 agosto) Es probable que estos días te sientas inseguro, con miedo de no estar a la altura, pero alguien te ayudará a



### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) Es conveniente que te deshagas de los objetos que te traen malos recuerdos y que son dolorosos para ti, así podrás vivir más tranquilo.



#### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Habrá cambios inesperados que te harán sentir frágil y decaído, por lo que sentirás que no tienes fuerza para superar el día a día.



### ESCORP10

(23 octubre - 21 noviembre) La soledad te abandonará y el amor por fin te cogerá de la mano, dando lugar a un nuevo periodo de tu vida donde el romanticismo estará vivo.



SAGITARIO (22 n oviambre - 22 diciembre) El ambiente entre compañeros cada día es más agradable y apacible, por

ello lo más probable es que entre vo-

sotros surja una gran amistad.



#### **CAPRICORNIO** (23 diciembre - 2l enero)

PASATIEMPOSWEB.COM

Los astros están de tu lado y las buenas energias que recibes hacen que tu poder de seducción sea pot ente, así que aprovecha y disfruta.



#### ACUARIO

(22 enero - 21 febraro) A veces tu actitud es bastante inaguantable, sobre todo cuando tienes esos prontos repentinos que hacen que todo estalle a tu alrededor.



### PISCIS

(22 febrero - 20 marzo) Es un magnifico momento para demostrar todo lo que vales y para creer en ti, eso te hará aumentar la aut oe stima y alc anzar tus objetivos.



C LLAMA YA AL 91 275 19 88

### **ECONOMÍA**

### Oleada de despidos 'en prueba'

 El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se multiplica por nueve desde la reforma laboral que obliga a hacer contratos indefinidos
 Es legal si sólo han pasado entre dos y seis meses, según el empleo

ALEJANDRA OLCESE MADRID

Ante la imposibilidad de hacer contratos temporales para satisfacer necesidades temporales, algunas empresas están recurriendo a la contratación indefinida pero, días antes de que se acabe el periodo de prueba, prescinden del trabajador sin tener que asumir ninguna indemnización, según denuncian sindicatos y confirman abogados y expertos en el mercado laboral.

«El número de personas que causan baja por no superar el periodo de prueba se ha multiplicado por nueve con respecto al año pasado, antes de que entrara en vigor la reforma laboral. El periodo de prueba dura, en función de los puestos, entre dos y seis meses. Por lo tanto, es el artificio perfecto para hacer contratos basura con cara de indefinidos. Desde julio de 2021 hasta julio de 2022, esta causa para el cese del contrato ha crecido un 902,6% También es destacable el aumento de los despidos: 234,7% por causas objetivas; 170%, los disciplinarios. Y también las bajas voluntarias (258,7%) e involuntarias, 320,9%», denuncia la Unión Sindical Obrera (USO).

En su opinión, esta es una de las «cojeras» de la reforma laboral, ya que de nada sirve que aumente el número de contratados indefinidos «si sale tan barato despedir».

Según recoge el artículo 14.3 del Estatuto de los Trabajadores, la figura del desistimiento permite al empresario extinguir la relación laboral con el trabajador sin causa que justifique su fin y sin indemnización, siempre que sea dentro del periodo de prueba. A diferencia del despido, en el desistimiento sólo hay liquidación y finiquito, con lo que resulta mucho más barato para la empresa. El periodo de prueba puede ser de hasta seis meses para los técnicos titulados y de dos meses como máximo para el resto de trabajadores (o

Sin indemnización. Es lo que han aumentado desde julio de 2021 las bajas en periodo deprueba en las empresas.



de tres, si la empresa tiene menos de 25 trabajadores).

Federico Durán López, of counsel del departamento Laboral de Garrigues, avisa de que «se ha producido una revitalización del periodo de prueba como instrumento para garantizar la temporalidad de la vinculación laboral durante los primeros meses desde su establecimiento. La posibilidad de pactar un periodo de prueba (...) ofrece una vinculación temporal inicial de una gran flexibilidad. La extinción del contrato, sin



Varias personas pasan ante una oficina de Empleo en Madrid, este verano. CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

causa (si bien, con la exigencia de que no exista una causa torpe) durante el periodo de prueba sigue asegurada y el costo indemnizatorio, a diferencia de lo que sucede en caso de suscripción de un contrato temporal, no existe»

«Aunque se han alzado ya algunas voces alertando contra esta utilización del periodo de prueba, debemos considerar que esta finalidad de garantizar una vinculación inicial temporal forma parte de su naturaleza. No hay que olvidar que, en Alemania, por ejemplo, la existencia de un periodo de prueba se configura expresamente como una de las causas de contratación temporal», apunta.

Esta práctica no es ilegal siempre que no se incurra en discriminación ni se use de forma masiva, como alegó el Supremo en su sentencia del 23 de septiembre de 2021 en la que falló que una empresa había incurrido en «claro abuso de derecho» al llevar a cabo 25 extinciones de contratos por no superar el periodo de prueba.

«La extinción del contrato por la superación del periodo de prueba efectivamente es legal, está contemplada en el artículo 14 del Estatutode los Trabajadores y siempre que se haya pactado expresamente y no se superen los plazos establecidos es le-

### FOMENT: SÍ A UNA SUBIDA DEL SMI, PERO PACTADA

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, apoya subir el SMI en España, si es pactado con los empresarios: «No puede ser una decisión unilateral». En una entrevista de La Vanguardia' explica que ha defendido el pacto de rentas dentro de la CEOE: «Lo he hablado privadamente con el presidente Garamendi y no he oído nunca una voz en contra». Sobre si apoyará su candidatura a la reelección, responde: «Oficialmente aun no sé si se presentará, no me lo ha dicho. Foment no lo hará, pero pedimos participar más en las decisiones».

gal. Cuestión distinta es, que cuando se trata de mujeres embarazadas o que estén disfrutando de su permiso de lactancia o cuando se alegue por el trabajador vulneración de derechos fundamentales o discriminación el empresario tenga que acreditar que la extinción en periodo de prueba no guarda relación con ninguna de esas circunstancias», apunta Alberto Novoa, socio del área Laboral de CECA Magán.

El uso de esta estrategia ha crecido desde que se aprobó la reforma laboral en enero y desde que entró en vigor con plenos efectos en abril, aunque el aumento exponencial se ha producido en verano.

«Este pico de incidencias se ha producido al terminar el verano y para dar fin a los anteriores contratos temporales por obra y servicio que ahora, como no existen, pues se hace este tipo de artimañas laborales para poner fin a contratos de temporada», explica a este medio Luis Jiménez-Arellano, abogado y responsable del área de Derecho Laboral del Bufete Mas y Calvet.

La misma percepción tiene César Navarro, socio de Laboral de CMS Albiñana & Suárez de Lezo: «En los últimos meses venimos percibiendo un aumento de extinciones de las relaciones laborales con motivo de no superación del periodo de prueba. Por un lado, existía una práctica con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral de uso de la contratación temporal como periodo de prueba (...) y, por otra parte, es cier-

to que algunas empresas pueden verse tentadas de utilizar el periodo de prueba de los contratos indefinidos de forma fraudulenta para evitar los costes superiores de la contratación temporal, o utilizar dicho periodo de forma abusiva!», apunta.

Fernando Luján, secretario confederal de UGT, denuncia también el uso que se ha dado tradicionalmente al periodo de prueba. «Esto es un síntoma de que la reforma laboral llegó donde tenía que llegar. Nos habíamos acostumbrado todos, tanto empresas como trabajadores, a 'yo te hago un contrato temporal y si funciona luego te hago indefinido'. Era cultura laboral española, pero eso es pervertir la idea de un contrato temporal porque debe ser para una necesidad temporal. ¿Qué ahora se esté aprovechando el periodo de prueba para sustituir a los contratos temporales? Puede ser pero eso significa que hemos recuperado la utilidad inicial del periodo de prueba».

Explica que si antes el trabajador firmaba un contrato temporal primero y, en caso de funcionar, uno indefinido después con su correspondiente periodo de prueba, al final tenía dos periodos de prueba y el 
empresario tenía dos oportunidades 
de despedir sin coste.

### **ECONOMÍA**

DINERO FRESCO. Yolanda Díaz cierra filas con Podemos ante el «no a todo» de María Jesús Montero y se retrasan las últimas cuentas públicas de la legislatura

# Otro frente en la coalición: «Los Presupuestos están bloqueados»



CARLOS SEGOVIA

Una de las señales de la fragilidad parlamentaria de los últimos años es cómo se difumina el artículo 134.3 de la Constitución. Es el que establece que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es decir que perdido ya el próximo Consejo de Ministros sólo quedaría el del día 27 para intentar cumplir el calendario y aprobar el anteproyecto de Ley de los PGE para 2023 «en tiempo y forma» como promete Pedro Sanchez.

La perspectiva es de retraso y nuevo incumplimiento este año, porque no ha gustado nada a las ministras de Podemos que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, vaya diciendo en privado estos días que la elaboración de los Presupuestos para 2023 va fenomenal. Tras los choques en la OTAN, la cesta de alimentos y un largo etcétera, Podemos había optado por no abrir el frente de las nuevas cuentas públicas, que son

las últimas previstas en la legislatura, pero han decidido que, o reaccionan, o Montero consuma su ninguneo.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se decidió a última hora a incluir en su discurso en el llamado Consejo Ciudadano del pasado viernes un primer toque de atención: «Desde aquí quiero mostrar mi preocupación porque las negociaciones de los Presupuestos se encuentren tan atascadas». En el entorno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no sólo suscriben la posición de Belarra, sino que van más allá al resumir así la situación a este diario: «La negociación de los Presupuestos está bloqueada en los temas principales».

¿Por qué? El número dos de Belarra, Nacho Álvarez y el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, llevan semanas negociando directamente con la ministra de Hacienda y sus conclusiones son muy decepcionantes. «Montero dice no a todo», resumen en la formación.

El rechazo no es sólo a temas estrella para Podemos como el de ir avanzando en la reforma fiscal contra las rentas más altas, sino en otros más delicados y es que ven a Montero centrando el margen presupuestario en los Ministe-



Creen que Montero centra la subida del gasto en el área del PSOE en año electoral

Una ruptura obligaría a convocar elecciones que no convienen sobre todo a Podemos

rios del PSOE y relegando a los de Podemos en año electoral. Eso es casus belli.

El compromiso de Sánchez en la cumbre de la OTAN es también un obstáculo de primer orden. Podemos está conectado a Esquerra y a Bildu en este asunto y rechazan incluir incrementos de gasto militar en los PGE ni aunque vayan acompañados de medidas sociales. Lo consideran indigerible para sus votantes antes de las elecciones de 2023.

En el ala socialista relativizan el enfado de Podemos y dan por hecho que habrá acuerdo en un plazo breve. Tampoco Yolanda Díaz lo descarta, si hay movimiento de Hacienda. «Seguimos negociando, porque necesitamos más que nunca unos Presupuestos sociales», afirman en el entorno de la vicepresidenta.

Montero tiene la sartén por el mango, porque tiene experiencia en que Podemos aprieta, pero no ahoga. Un rechazo de Podemos a los Presupuestos obligaría a Sánchez a convocar elecciones que quizá podrían convenirle a él –si todas las encuestas fueran como la del CIS- pero de ningún modo a Podemos y menos aún a Díaz. La presión de Sánchez con la OTAN y la actitud presupuestaria de Montero llevan a Podemos a sospechar que puede estar barruntando un adelanto electoral que les atemoriza.

Lo más rentable para ambos lados de la coalición es llegar a un acuerdo, pero Montero no tiene fácil tirar de chequera como otros años. La Comisión Europea reclama control del gasto corriente y sólo la revalorización de las pensiones con el IPC puede suponer un incremento superior a los 16.000 millones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, juega la carta de que la regla de gasto española deja fuera del cálculo del gasto corriente las pensiones y que lo de Bruselas es una recomendación no vinculante. Depende, porque, entre otros factores, el Banco Central Europeo la ha hecho suya y ya ha asegurado que, si hay tormenta en los mercados, sólo actuará en defensa de los países que cumplan esas recomendaciones de Bruselas. Las próximas elecciones italianas son una turbulencia importante.

Díaz ha regresado de su viaje a Indonesia donde asistió a la reunión de sus homólogos en el G20. Allí se reunió por cierto de forma bilateral en «inspirador encuentro» con la ministra holandesa y antes empresaria Karien Van Gennip, que es del Partido Popular Europeo. Díaz lo justificó con la necesidad de «ampliar alianzas para consolidar el nuevo sentido común económico surgido tras la pandemia». Exactamente. Con España al borde de la recesión, segun BBVA Research, lo más inteligente es ampliar alianzas con la oposición incluso en los Presupuestos. El problema es que ni siquiera Nadia Calviño y Montero coinciden con Díaz en la misma definición de lo que es el «nuevo sentido común económico», así que como para ampliar alianzas.



Siga a Carlos Segovia en Twitter: @carlossegovia\_ carlos segovia@elmundo.es

### Arenillas 2.0 y la CNMV



Quince años se cumplen de la tormentosa dimisión de Manuel Conthe al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se enfrentó al vicepresidente Carlos Arenillas, marido de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y le acusó de estar subordinado al Go-

bierno de Zapatero. En un posible caso Arenilias 2.0, ha aterrizado ya en la CNMV el esposo –en la imagen– de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, Mariano Bacigalupo. Su nada estético nombramiento por parte de Nadia Calviño torpedea el discurso del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, sobre que los consejeros de las sociedades cotizadas deben ser realmente independientes. Por cierto que el código de conducta de la CNMV y la ley de altos cargos requiere abstenerse en casos en que haya «parentesco de consanguinidad». La CNMV debe decidir sobre el asalto del Gobierno en Indra.

### Indra hacia nuevo CEO



El Gobierno sigue moviendo piezas en Indra con las limitaciones de haberse pasado tanto de frenada, que se ve obligado a aceptar seis nuevos consejeros independientes que no son los que habría escogido si no tuviera la presión de los fondos. Pero la crisis corporativa no se cie-

rra, porque queda pendiente quién pilotará este grupo del Ibex bajo control gubernamental pero cotizado en Bolsa. Dificil de creer que el presidente de Amber –y del grupo Prisa–, Joseph Oughourlian, se haya prestado a ser el segundo accionista de Indra para cambiar solo a consejeros. Se trata de asegurarse el control, pero el tocado presidente, Marc Murtra, renuncia por ahora a ser ejecutivo para no aumentar el escándalo. Por tanto, el foco se dirige al consejero delegado, Ignacio Mataix. Éste –en la imagen– procede de la etapa anterior y no ha atado la confianza de la Sepi, el brazo del Gobierno. Tambores de cambio.

### PARA SEGUIR Los precios de Zara



El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, estrena su primer semestre en el cargo así: «Las ventas, ebitda y el beneficio neto han alcanzado un máximo histórico». Aunque en Bolsa sigue lejos aún de la cotización de cuando estaba al frente Pablo Isla –y no había

estallado la guerra—el imperio de Zara ha mejorado y vuelve a acercarse a los 70.000 millones de euros. Es clave el margen neto y, según un estudio de UBS, las tiendas de Zara han subido sus precios con respecto al año anterior —y sin que se resientan las ventas— un 12%, es decir más del doble que su competidor H&M. García Maceiras predice un nuevo incremento de precios del 5% en el segundo semestre como medida necesaria ante la subida de costes de producción, pero otro análisis de Crédit Suisse avisa de que los consumidores pueden retraerse si continúa la escalada. Es el test de Zara y de tantas empresas.

### **ECONOMÍA**



Abastecimiento de una carnicería en un comercio del madrileño barrio de Prosperidad. José AYMÁ

### Los hogares españoles se blindan en el súper frente a la inflación

### Se polariza el consumo, hay contención del gasto y una reinvención de la cesta básica

#### RAQUEL VILLAÉ CIJA MADRID

Las familias españolas tienen sus propias armas para amortiguar la inflación a la hora de ir al súper y no son las mismas que en la crisis de 2009. Con la pandemia y ahora la inflación, están reinventado ese consumo de crisis. Aunque algunas recetas son conocidas (más marca blanca, control del gasto...), vemos nuevos cambios, como una polarización en el consumo, una reinvención de los productos básicos y una menor fidelización a las marcas.

«Esos cambios se están produciendo ahora y hay que ver cómo evolucionan a corto plazo», explica Ángeles Zabaleta, experta en comportamiento del consumidor de Nielsen, que incide en que «no todos los hogares están reaccionando igual».

Nielsen detecta tres tendencias: El auge de la marca blanca (refugio en todas las crisis), el control del gasto (vamos con lista e intentamos no salimos del presupuesto) y más compra en promoción (el 15% de las ventas). «Hay cambios que se van a ir acentuando si la situación continúa», dice Rosario Pedrosa, experta del área comercial y marketing de la patronal Aecoc. «El verano ha sido un paréntesis, pues el consumidor quería desconectar, pero en septiembre vemos una tendencia al ahorro. No todos los hogares son iguales pero todos reaccionan igual ante la incertidumbre: con contención», dice.

Según McKinsey, el 67% de los consumidores se manifiesta pesimista con respecto a la situación actual. Para el 47%, el alza de los precios es la principal fuente de preocupación y el 95% ha notado subidas.

Ahora vamos más veces a las tiendas y compramos menos. Se acabó la compra de despensa. Nielsen detecta un 5% más de ocasiones de compra, pero las cestas van más vacías: metemos unos nueve productos de media, frente a los 10 de hace unos meses. Esto hace que se haya reducido el desperdicio alimentario.

«En época de crisis estiramos los productos, alargamos su ciclo de vida, y eso se refleja en la reducción del número de unidades» explica Zabaleta. Consumimos menos pasta de dientes o menos champú porque apuramos los envases.

Ignacio Marcos, socio de McKinsey, cree además que «la fidelidad de marca se ve amenazada»: desde el inicio de la pandemia el 45% de los consumidores ha cambiado de marcas. «Aunque el precio es la razón principal detrás de este cambio, hay otros factores». «Estamos haciendo un mix distinto de la cesta. Compramos de otra manera», coincide Pedrosa.

Llenamos la cesta de manera diferente: productos que antes considerábamos premium ahora son básicos. Por ejemplo, las ensaladas preparadas. Y al revés, básicos como
los frescos están cayendo. «Nos hemos acostumbrado a determinadas
soluciones y ahora nos son imprescindibles», dice Zabaleta. «Hemos
hecho un proceso de sustitución. Es
cierto que estamos volviendo a los
básicos, pero estos han cambiado,
no son los mismos que hace unos
años», dice.

Otras categorías, como las vinculadas al consumo de indulgencia, «son más penalizadas aunque es aquí donde entran los descuentos», dice. Productos como helados, snacks, frutos secos o pan envasado, «no son de primera necesidad pero antes de renunciar al consumo buscamos otras vías».

Pedrosa cree que habrá una polarización con los productos básicos y premium: dentro de una misma gama, parte de los consumidores se irán a unos y otra parte, a los selectos, «los de en medio, los que no se distingan ni por precio ni por valor, serán los afectados», dice.

Los tres expertos inciden en que ya venimos de dos años en los que hemos cambiado nuestro consumo, por el Covid, y «hay que ver cómo se conjugan estos cambios producidos por las dos crisis yuxtapuestas». Si en otras crisis hemos visto cómo dejábamos de ir a cenar fuera y consumíamos más en casa, en este caso, por el efecto postpandemia, no es así. «Salir fuera ha sido uno de esos nuevos básicos», dice Zabaleta.

### El encarecimiento de los alimentos y las hipotecas llegan al Congreso

La oposición pedirá cuentas al Gobierno por la inflación y la subida de cuotas

#### MADRI

La subida de precios volverá a protagonizar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de esta semana, un pleno en el que la oposición exigirá cuentas al Ejecutivo por la inflación en los productos de primera necesidad, como los alimentos, y por el encarecimiento de las hipotecas. No asistirá el presidente, Pedro Sánchez, que viajará a Nueva York

para participar en la Asamblea General de la ONU.

En el caso del precio de los alimentos, el PP quiere que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estudie la posibilidad de rebajar el IVA aplicado a los mismos, tal y como pide la distribución. La CUP pedirá que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explique qué medidas va a desarrollar el Gobierno para garantizar el derecho fundamental de la alimentación ante esta crisis.

Respecto a la subida de las hipotecas tras el aumento de los tipos de interés, si en el anterior Pleno fue EH-Bildu quien pidió cuentas a Calviño, ahora es Ciudadanos, que ha registrado una pregunta pormedio de su portavoz, Inés Arrimadas, y una interpelación urgente a la vicepresidenta, lo que anticipa el debate y votación de una moción en la posterior sesión plenaria.

Calviño también afrontará la pregunta del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que reprochará su «mensaje triunfalista» que «no se corresponde con la realidad cotidiana de los españoles».

El turno para la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se limitará en esta ocasión a una sola pregunta, por parte de Vox, para pedir una valoración de su reforma laboral y defender si considera que «ha superado el período de prueba».

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, deberá pronunciarse, entre otras cuestiones, acerca del nuevo impuesto que impulsa a grandes energéticas, ya que el PP quiere saber si va a adaptar su política energética a las decisiones adoptadas en la Unión Europea (UE).

Completará las preguntas económicas del control al Ejecutivo de la próxima semana una dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a cuenta de la negociación iniciada para completar su reforma del sistema público de pensiones.

Concretamente, por su intención de introducir cambios en el cómputo para calcular las pensiones, ya que EH-Bildu quiere que Escrivá precise qué quiere decir con los «pequeños ajustes» que plantea en este aspecto.

### **ECONOMÍA**



Ricard Artigas, gerente de Textil Olius, posa en su fábrica de Lérida con una de sus alfombras. ARABA PRESS / SANTI IGLESIAS

### Una empresa catalana tras las alfombras del funeral de Isabel II

### Textil Olius lleva I2 años surtiendo a la Casa Real británica para sus eventos protocolarios

### DIEGO G. CAMPORRO MADRID

Hace 12 años que Textil Olius comenzó a trabajar como proveedor, de forma indirecta, de la Casa Real Británica. Desde Olius (Lérida) se envian a una compañía intermediaria británica las alfombras que dan copete a los eventos de la casa real. Esta empresa catalana nació al tiempo que la Reina Isabel II cumplía 54 años. Su campo, la confección y acabado de fieltros de lana natural, le ha permitido hacerse un hueco entre el sector más pudiente del establishment británico. Y sus alfombras también serán protagonistas esta semana en el funeral de Isabel II.

Ricard Artigas (Barcelona) es la cara visible de una empresa familiar que, en su sexta generación dentro del sector, ya ha vestido con sus alfombras los eventos de mayor solera que se puedan encontrar. Ingeniero de profesión, volvió a casa en 2015 para perpetuar su legado. A pesar de ser él estos días quien recibe gran parte del protagonismo, rechaza halagos, este «triunfo» es el trabajo de toda su familia. «Muchas veces me he preguntado quién ha sido la figura clave en la familia a lo largo de este tiempo. Cuando lo pienso, siempre llego a la misma conclusión, sin eltrabajo de todos no hubiéramos llegado a donde estamos», afirma con seguridad a este diario.

La alfombra que lucirá hoy durante el funeral de Isabel II es un artículo 100% lana, de alta densidad, color burdeos y que lleva algunos tratamientos adicionales, como repelente al agua, para darle mayor funcionalidad. Mide 250 metros cuadrados y cuenta con un espesor de 6 milímetros, se trata de la misma alfombra que se ha podido ver estos días en la capilla ardiente recubriendo la plataforma sobre la que descansan los restos de Isabel II.

Aunque el gerente de Textil Olius no ha querido compartir algunos detalles del pedido con EL MUNDO –aludiendo motivos de confidencialidad y por «mostrarse respetuoso en estas circunstancias»—, sí ha querido remarcar su alegría ante una oportunidad de semejante calibre y la expectación que ha despertado. «Espero que esto nos ayude a que más gente conozca la calidad de nuestros productos», apunta.

El mercado inglés ya supone el 10% de la facturación de la empresa, que está muy diversificada y desarrolla también fieltros técnicos para varios sectores industriales, absorción acústica y moda. De ese 10%, dos cuartas partes están relacionadas con el interiorismo.

Que su producto para interiorismo esté dirigido a un nicho de mercado más pudiente está relacionado con el

proceso de fabricación del mismo. Todo este proceso, empieza, como no, con el esquilado de la lana. Esta debe pasar por los mayores estándares de calidad existentes y cumplir con unas características específicas como estar libre de contaminaciones y poseer un color muy blanco. Así las cosas, no sólo las alfombras que vestirán los actos del funeral de la reina provienen de España, sino también parte del material con el que se confeccionan. A pesar de que el principal mercado de esta materia prima está en Australia, la lana de oveja extremeña y de otras regiones españolas también posee excelentes caracteristicas para producir estos mantos. «Cada año procesamos más de

Una alfombra de 250 metros y 6 milímetros de espesor lucirá durante el sepelio

El 10% de la facturación total de la compañía procede ya del Reino Unido 800 toneladas de lana procedente de las principales zonas productoras de todo el mundo», explican.

#### ¿CÓMO SE FABRICAN?

Seleccionada la lana, esta debe mezclarse mediante un proceso de homogeneización. Todos los fieltros que se realizan en la empresa se elaboran a partir de una cuidada mezcla de las variedades más adecuadas.

Superada la homogeneización, es turno del alineado de fibras. También conocido como cardado, este proceso garantiza que todas las fibras de lana queden alineadas en la misma dirección en toda la bobina. La cuarta fase, fieltrado, sería una de las más sensibles de todo el proceso. A las fibras de lana se les aporta humedad y calor al tiempo que se someten a un proceso de fricción. Si no se trata con extrema delicadeza, se pueden producir roturas.

Antes de limpiar las impurezas con un lavado, se compacta la fibra con el batanado. Depuradas las impurezas, se aplica color al producto mediante la tintura.

Pese a ser proveedores habituales de la Casa Real Británica, Ricard Artigas precisa que la Casa Real Española no les ha encargado todavíaningún envío. Eso sí, el empresario desliza que estarían encantados de poder trabajar con sus Majestades.

### Los coches se encarecen un 9,2% en agosto, nuevo máximo histórico

MADRID

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de los automóviles se situó en un 9,2% el pasado mes de agosto en su tasa interanual. Se manteniene así estable tras superar máximos históricos en los meses anteriores, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El pasado mes de julio el IPC de los automóviles se situó en un 9,3% (una décima más) en tasa interanual, superando así la cifra más alta registrada hasta la fecha, que se contabilizó en marzo de 1996, cuando la cifra se elevó al 4,9%.

Fuentes del sector explicaron a la agencia Europa Press que el encarecimiento de los automóviles está en línea con la subida de precio de las materias primas. También se justifica por la escasez de oferta de producto provocada por la crisis de suministro de semiconductores, que ha motivado una subida de precios, tanto de los modelos nuevos como de los usados.

Durante los ocho primeros meses del ejercicio actual, el precio de los automóviles experimentó un aumento del 7,7%, mientras que registró una subida del 0,4% en la variación mensual.

En el caso de las motocicletas, el incremento del precio en el octavo mes del año fue de un 5,4% (también en tasa interanual), mientras que en lo que llevamos de este año el incremento es del 4,8% y del 0,2% si lo comparamos con el mes anterior.

#### PIEZAS DE REPUESTO

En el caso de las piezas de repuesto y los accesorios para los vehículos, también se encarecieron un 10% en el mes de agosto respecto al mismo mes del año pasado, así como un 0,7% en la comparativa intermensual y un 7,4% en lo que va de 2022.

Los carburantes aumentaron su precio un 18,9% en tasa interanual y se encarecieron también un 13,2% desde que se inició el actual ejercicio. En cambio, sí registraron una caída del 8,3% en la variación mensual.

Por último, los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos cerraron agosto con un aumento de precios del 4,5% en comparación con el mismo mes de 2021, con una variación mensual de 0,6% y una subida desde principios de año del 3,7%.

poder trabajar con sus Majestades.

### TOROS



Morante de la Puebla, en un sentido natural, ayer, durante la genial faena al sobrero de Núñez del Cuvillo, en la plaza de La Glorieta. ESTEFANÍA AZUL / BMF

# Un formidable arrebato y las tres invocaciones de Rafael

SALAMANCA. Morante de la Puebla, desatado en una apasionada faena, sale a hombros con un arreadisímo Roca Rey y un templado Talavante en medio de un ambiente extraordinario

NÚÑEZ DEL CUVILLO / Morante, Talavante y Roca Rey.

Plaza de la Glorieta. Domingo, 18 de septiembre de 2022. Última de feria. Lleno de «no hay billetes». Toros de Núñez del Cuvillo, dos cinqueños (3° y 4°), y un sobrero del mismo hierro (4° bis); de diferentes hechuras y remates; manejables pero de escaso fondo y empuje; destacóel 2° por su clase.

Morante de Puebla, de tabaco e hilo blanco. Pinchazo hondo (pitos). En el cuarto, estocada (dos orejas).

Alejandro Talavante, de marfil y oro. Esto cada atravesada y tendida (dos orejas). En el quinto, dos pinchazos y descabello (silencio).

Roca Rey, de rosa y oro. Estocada rinconera con vómito (oreja). En el sexto, estoconazo (dos orejas). Salió a hombros con Morante y Talavante.

#### ZABALA DE LA SERNA MADRID

La expectación desbordada colapsó los accesos a La Glorieta; dentro no cabía un alfiler, ni un suspiro de canto. Más de 10.000 personas empotradas a presión. A las 18.12, con el toro ya en la plaza, el atasco se había trasladado a los tendidos. Por el del «1» la gente quedaba atrapada entre las filas. Morante de la Puebla no les dio tiempo ni a sentarse. A las 18.20 montaba la espada. El cabreo por una cosa, la congestión, encontró motivos para ser por otra, la brevedad. La fuga del cuvillo, que tanto había soltado la cara y se había defendido—sin poder, celo, ni estilo—, para morir en la puerta de toriles, vino a subrayar las razones del maestro inhibido.

El personal, que verbalizaba el precio de los 80 euros del boleto como una maldición contra Morante, amortizaria al menos 20 con las febriles dos orejas que con un entusiasmo desmedido había conquistado para Alejandro Talavante. Que tan suavemente toreó, acarició, pulsó, con su izquierda una delicada embestida. A las 18.33 Talavante se clavaba por estatuarios, libraba una espaldina y soltaba un pase del desprecio mirando al tendido: el toro por esa mano se abría a los vuelos de tal modo que no le hacía falta ni un ojo. Hasta allá. AT lo hilvanó por naturales, muy despacio, sin exigirle. Cuando quiso cambiar el pitón, la mano, el toro perdió



Morante, Talavante y Roca Rey salen a hombros en Salamanca. BMF

un par de veces las suyas: el tacto de la derecha talavantista es durito. Pero su zurda de seda elevó de nuevo el curso de la faena, más largo el trazo que abundantes las series, necesariamente medidas. Apretó el acelerador con unas bernadinas cambiadas más arriesgadas que logradas y enterró la espada (tendida y atravesada). El entusiasmo por amortizar la expectación pasó el escalón de la justa oreja hasta las dos.

Siguiendo esa hoja de ruta del generoso plus, a las 19.16 Roca Rey se hacía con otro trofeo de un toro bajo como un zapato, cinqueño y bien armado, que viajaba a regañadientes. Sin ritmo ni entrega. RR todo lo que le extrajo fue con sacacorchos. Pero la noticia no estuvo en la tesonera faena sino en el caballo de picar que sufrió un siroco. Cumplida su misión, no se sabe qué mosca le picó para rebrincarse así, descabalgar a Quinta y lanzarse contra las tablas ciegamente. Quedó la barrera destrozada y el equino tumbado dentro del callejón como un suicida estampado. El suce-

so paralizó la lidia hasta revivirlo y parchear el boquete.

Mas el verdadero suceso aconteció a las 19.40 con un formidable arrebato de Morante de la Puebla, un tsunami de tauromaquias que se precipitó sobre La Glorieta desde que pidió, con descaro, la devolución del cuarto por burriciego, cegato o reparado de la vista. Accedió el presidente y entonces saltó al ruedo el sobrero, Arrojado, también de Núñez del Cuvillo, ninguna quinta esencia ni de la belleza ni de la bravura. Dio lo mismo. Morante se arreboló, transfigurado, poseído por el espíritu Lola Flores y Caracol, del arte y la pasión, un valor desencadenado. Y, como si torease al aire y no existiese toro, desató un torbellino de verónicas barrocas, viniese por donde viniese la embestida. Y un galleo por chicuelinas aladas y un quite con las manos altas que desembocó en una media en la cadera como si cayese del cielo. Dijo que se lo colocasen ahí, donde el «6», y rodilla en tierra conjuró un viejo archivo de torerías. Que no sería nada para el epilogo que desempolvó. Como un abaniqueo loco, con la muleta escondida, la rodilla flexionada, un birlobirloque por la cara, las regiomontanas de Cavazos como si fuera un gallismo de Rafael. Salamanca no sabía lo que veía pero bramaba. Como había rugido en la faena de puro embroque, de imposible embroque, diría, tan ceñido. Por la mano derecha, que fue la del toro, MdlP lo pasó a cámara lenta, por diferentes terrenos –cuando convino en los medios o entre las rayas, según-, y lo despedía con pases de pecho que barrían

Al natural, en la despedida, se enfrontiló por el otro Rafael (de Paula), con la piema de fuera adelantada. Y a la hora de matar invocó al tercero: Rafael Ortega en la estocada perfecta. Tres Rafaeles y un solo hombre. Qué torero. La puerta grande estalló con el ruido de un cañonazo, el estruendo de la plaza puesta en pie.

De pronto Talavante se había hecho transparente ante el toro más hondo de la corrida. Colaboró poco, el contraste de embroques se hacía brutal y a las 20.15 le dio mulé con el mismo escaso empuje de la embestida.

Roca Rey no estaba dispuesto a la invisibilidad y a las 20.20 apretó los dientes, mordió el cuchillo e hizo sonar los tambores de guerra con el capote a la espalda, ya en el saludo. No paró de arrear, el hombre, no el toro, que se afligió desfondado en su bondad. Desde el inicio de rodillas con un espeluznante cambiado, suya fue la iniciativa, suyo el ataque en tromba, suya la reivindicación de aquel lleno hasta la bandera. Y en el arrogante desplante final, arriada ya hace mucho la del toro, la bandera, digo, sólo le faltó levantar el dedo indice autoproclamándose el número El estoconazo último, ahora por arriba, multiplicó los panes y los peces hasta las dos orejas.

A las 20.50 el colapso de entrada se producía de salida. Por la puerta grande Talavante y Roca Rey, Morante y las tres invocaciones del nombre de Rafael.

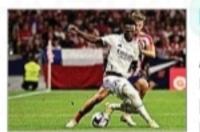

### FÚTBOL

El Real Madrid se impone al Atlético en el derbi madrileño en medio de la polémica por los cánticos racistas contra Vinicius



MOTOGP

Un movimiento de Márquez que perjudicó a Quartararo en las primeras curvas de Alcañiz deja el título mundial totalmente abierto



### TENIS

Roberto Bautista y Carlos Alcaraz se imponen a Corea del Sur y dan a España su billete para la fase final de la Davis

### DEP R'ES

EL MUNDO. LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Los jugadores de la selección española de baloncesto celebran el triunfo en el Eurobasket tras imponerse a Francia en la final disputada en Berlín. MICHAEL SO HN / AP

### El oro más increíble

### BALONCESTO. España, campeona de Europa por cuarta vez tras derrotar a Francia en la final de Juancho Hernangómez

LUCAS SÁEZ-BRAVO BERLÍN

ENVIADO ESPECIAL

Luce este oro a la altura de la leyenda que le precede, más brillante incluso porque habí a que seguir frotándose los ojos en el Mercedes Benz Arena para creerlo. La España infinita es campeona de Europa. El

grupo salvaje que se ha sacado Sergio Scariolo de la chistera, con hasta siete jugadores que jamás habían pisado las cumbres de un gran torneo, es el rey continental, en uno de los cuentos de hadas más increibles de la historia del baloncesto, Francia en la final resultó la prolongación de es-

ta insólita borrachera de imposibles que fue España en Berlín.

La insospechada sucesión de muros saltados en este Eurobasket por la selección no se detuvo en elúltimo, la batalla menos agónica de todas, quien lo hubiera dicho, pues era tal la confianza de estos jugado-

res que se van de Berlin con la sensación de que mañana hubieran jugado todavía mejor, de que Juancho podría seguir metiendo triples fuera quien fuera el rival enfrente. La solidaridad, el amor propio, la concentración, la fe y también la inteligencia fueron otra vez el mejor

trampolín hacia el cielo. De nuevo los fantasmas de la derrota sobrevolando a los de Vincent Collet, pues los herederos de Pau Gasol poseen idéntico ADN.

El mayor de los asombros no iba a tardar en suceder. España amaneció PASA A SIGUIENTE PÁGINA

### **DEPORTES**

| FRANCIA |                         |                                                                     |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         | 3° CUARTO               | 4° CWATO                                                            |
|         |                         | 22-19                                                               |
| **      | Albicy (I)<br>Tarpey (4 | )                                                                   |
|         | Yabusele                | (23) **<br>(13) **<br>3) *                                          |
|         | BEN                     | -23   19-20  BENZ ARENA. L  Albicy (1) Tarpey (4  Fournier Yabusele |

Heurtel (I6) . . . . ★ \*

L. Cabarrot (-) ....\*

Fall (-) ...

Árbitros: Zurapovic (BOS), Krejic (ESL) y Kozlovskis (LET) ★ Eliminados: Nohubo.

#### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

A. Diaz (8) . . . . . ★ Brizuela (3) . . . . . . .

Rudy F. (7) . . . . . . . ★

Juancho H (27). \*\*\*

Parra (-) .....s.c.

S. Saiz (-) .....s.c.

como si estos chicos llevaran jugando finales toda la vida, como si no intimidara el escenario ni el rival, como si Berlín fuera una fiesta eterna. Pradilla, Jaime Fernández o Aróstegui en el quinteto ante la mirada del mundo, frente a NBA's como Gobert o Fournier. Ya no hay complejos en este punto en una selección desatada, que hace arte de la defensa y lo utiliza como resorte en el aro rival.

Ya en las primeras posesiones se comprobó a una Francia incómoda y a un Gobert no tan dominante. La raíz de su baloncesto era cortada en seco por España, ayudas constantes al píck and roll, manos que salían de la nada, segundas, terceras ayudas, un agobio constante. Lorenzo Brown congelaba el tiempo y Willy no tenía miedo a las torres galas. Emergió Jaime Fernández, en su momento del torneo, tres robos para empezar, cinco puntos que lanzaron a España a un cielo otra vez insospechado.

El segundo acto fue el colmo del frenesí. Juancho Hernangómez se desató como esa promesa de estrella que lleva siendo toda su carrera. Agarró la responsabilidad como si fuera el protagonista de su propia película y encadenó seis triples de carrerilla. Seis triples, seis. Para frotarse los ojos. Con dos más en el trayecto, uno antes de Rudy y otro en mitad de Brizuela (España llegó a manejar un 9 de 14 desde el perímetro), y con defensas que sacaban

de quicio a los de Collet, la selección bailó de éxtasis. Cuando Willy anotó una vez más sobre Gobert, mandaba por 21 (47-26). Sólo un último arreón de amor propio francés, un 11-0 para cerrar el segundo acto liderado por Fournier, impidió que llegaran muertos al descanso.

Francia había caído sin remisión en la misma trampa que Lituania o Alemania, encantados por los embrujos de Scariolo y el entusiasmo de sus pupilos. Pero estaba viva. Supo que había recibido el mejor puñetazo de su rival y seguía en pie. A la vuelta, mucho más fiera en defensa, elevó el parcial (2-20), con Yabusele haciendo daño en la zona. España se había ido deshaciendo como cuando se alza un puzle y empiezan a caer todas las piezas, pero Scariolo siempre tiene otra respuesta.

Tras su tiempo muerto, otra cara de la selección, un 9-0 con Jaime Fernández en mayúsculas. Quizá había sido de los pocos que no habían levantado la voz aún en el Europeo, siempre labor silenciosa. Pero se vino arriba con dos triples y un robo en el medio campo de esos que hacen perder años de vida a cualquiera. Y España tomó aire para seguir avanzando, pese a las puñaladas de Okobo y Yabusele. Un triple de Rudy y un impresionante tapón de Garuba como una pantera en el Mercedes Benz Arena cerraron con los mejores síntomas (66-57) el tercer acto.

A punto estuvo de enredarse todo con un lamentable error arbitral después, mostrando el bajísimo nivel de los colegiados en este torneo. El triple fallado por Rudy rozó el aro, Garuba atrapó el rebote pero sonó el bocinazo de la posesión. Scariolo estalló y le cayó una técnica. Pudo temblar la selección que, sin embargo, reaccionó con más personalidad todavía –el séptimo triple de Juancho, qué noche–, como si ya remar contra corriente fuera una costumbre para ellos.

Y, de nuevo, un final de partido como si llevaran allí toda la vida, con una sangre fría monstruosa, administrando la ventaja y los nervios al son de Lorenzo Brown y el rock and roll de Alberto Díaz, avanzando hacia el éxito más ilógico, hacia el cuarto oro en la historia de la selección, la gloria con la que ni ellos hubieran soñado.



Juancho Hernangómez pugna por un balón con el francés Gobert, ayer en Berlín. FEB

La final del Eurobasket ha sido más rotunda que los partidos precedentes: España ha dominado siempre, en un encuentro para el recuerdo. Pero también se ha parecido en que

ha propulsado al estrellato a uno de los jugadores, esta vez Juancho Hernangómez, que hacían dudar a los analistas en vísperas del campeonato. El crecimiento de este equipo hecho con retales y angustia por Sergio Scariolo ha sido atronador, histórico. Pero ahora surge la pregunta: hazaña magnífica en 2022, ¿y el futuro? Echemos un vistazo.

Han tenido su hora de gloria en el Eurobasket varios jugadores con clase y competitividad a los que habían cerrado las puertas de

VICENTE SALANER

También el futuro es nuestro

> esperado— de nuestro baloncesto tras la racha de lesiones y retiradas que parecían liquidar la época dorada. Pues bien, aquí va el vaticinio: si se sabe organizar, el futuro puede seguir siendo ganador.

la selección los legen-

darios juniors de oro.

Ha sido una magnifi-

ca sorpresa, pero es-

tos jugadores al borde

de la treintena repre-

sentan el presente

-mucho mejor de lo

Cuando los juniors de oro sacudieron al mundillo baloncestístico en 1999 venciendo a Estados Unidos para ganar el primer título mundial para España, los mejores de ellos saltaron rápidamente a la selección senior y formaron la espina dorsal del equipo campeón universal absoluto de 2006: Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Raúl López, Germán Gabriel, sin olvidar a José Manuel Calderón, ausente del Mundial junior por lesión.

Entre 1999 y 2006 debutaron, apenas salidos de juniors, otros jugadores de crucial importancia: Marc Gasol, Rudy Fernández, Sergio 'el Chacho' Rodríguez. Y más adelante, un joven Sergio Llull y un jovencísimo Ricky Rubio. Es decir: hasta hace un decenio llegó mucha sangre joven a nuestra selección absoluta. Lo que eso significó es que se cerraron las puertas a muchos buenos jugadores que no podían quitar el puesto a un Reyes, un Chacho, un Navarro.

Los nuevos refuerzos, sin otra experiencia que las famosas ventanas para las que no están disponíbles los jugadores de la NBA ni los de la Euroliga, han sido este año, en el Eurobasket, Jaime Fernández, 29 años, Darío Brizuela, 27, Alberto Díaz, 28, y Sebas Saiz, 28 (sin hablar, claro, del nuevo español Lorenzo Brown, 32 años). De 25 años para abajo, sólo cuatro hombres: Xabi López-Aróstegui, Jaime Pradilla, Joel Parra y Usman Garuba.

Este verano, antes de la cita de Berlín, las selecciones inferiores han brillado intensamente, mientras que algunos jóvenes –en particular, Alberto Abalde y Carlos Alocén– se quedaban fuera de los planes de Sergio Scariolo por lesión. Pero Izan Almansa y Juan Núñez presentaban sus credenciales para futuras selecciones, y las trabas de la NBA dejaban fuera de la lista de candidatos a Santi Aldama. Sí, la huida hacia la gran liga americana no ha dejado de plantear problemas de ese tipo, pero eso ya es inevitable. Aun con esa dispersión, el baloncesto español debe seguir teniendo armas para el próximo decenio... como poco.

### De 'fichaje' a héroe

### BALONCESTO. El base, nacionalizado ante el grave problema en la dirección, cautivó a todos con su rendimiento y actitud

PALMARÉS DE ESPAÑA

■ JJ00 ■ Mundial □ Eurobasket

**DESDE JAPÓN 2006** 

2022

2021

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

### LUCAS SÁEZ-BRAVO BERLÍN

ENVIADO ESPECIAL

El oro de Berlín se cimenta en caprichosas peripecias del destino. Un tipo del que el aficionado medio jamás había tenido noticias ha devenido en un héroe, un jugador que hasta hace sólo unos meses apenas había pisado España es el insospechado nuevo ídolo patrio. Un base estadounidense que nunca soño con disputar un torneo de selecciones.

En invierno se fraguó entre bambalinas uno de los movimientos más sorprendentes que ha llevado a cabo el baloncesto español en los últimos años. Tan polémico en origen como satisfactorio en el desenlace. No hay nadie que no haya acabado rendido a Lorenzo Brown, ni dentro ni fuera de la cancha. Tras la grave lesión de Ricky Rubio y con la retirada de la selección confirmada de Sergio Rodríguez, se trataba de encontrar un director que fuera ca-

paz de enhebrar el juego de la selección, mantenerla competitiva ante lo que se avecinaba. El proceso poco tenía que ver esta vez con la excelente labor formativa de la Federación, más bien parecía chocar frontalmente. Porque había que traspasar esta vez una frontera inédita, habia que fichar.

Fueron semanas complicadas
en los despachos
de la entidad que
preside Jorge
Garbajosa. Había que encontrar el jugador
adecuado a nacionalizar y el
abanico no era

de masiado amplio. Y ante el aluvión de críticas que se esperaban y asumían, no se podía fallar en la apuesta, pues un rendimiento mediocre elevaría el tono. Entonces apareció la figura de Lorenzo Brown, un base Euroliga no demasiado conocido, pero que cumplía el mayor de los requisitos, el del visto bueno de Scariolo, con el que había coincidido un año en los Raptors.

Con el jugador convencido -re-

nunciaría a su nacionalidad estadounidense, pero a cambio se le abririan las puertas de un contrato más jugoso en ACB por su nuevo pasaporte, por ejemplo-aún quedaba otra parte ardua, la de que los papeles de su nacionalización exprés estuvieran a tiempo para el verano. Brown no era una apuesta a largo plazo. Con 32 años, su misión era inmediata. Por supuesto, el Eurobasket. Pero también el próximo Mundial, donde España debe intentar el complicadisimo reto de lograr un billete para los Juegos (o al menos la oportunidad de ir al Preolímpico). El 5 de julio, el BOE confirmó el trámite «en atención a circunstancias excepcionales» por «carta de naturaleza». Lorenzo había jurado la constitución en Houston.

Las críticas no se hicieron esperar. Fueron durísimas y en la FEB escocieron especialmente las que llegaron desde el sindicato de juga-

dores que preside Alfonso Reyes: «El mensaje que se hace llegar a los jugadores nacionales es muy noci-Más VO». desestabilizaron unas palabras de Rudy, luego rectificadas. «No me parece bien. Ya se lo he dicho al presidente de la Federación, Jorge Garbajosa. Me enteré por la prensa de que habian nacionalizado a ese jugador, que no tenía ningún vinculo con el país». El capitán expresó el sentir de muchos sobre un proceso

que poco tenía que ver con casos anteriores como el de Ibaka o Mirotic.

A. Matilla / EL MUNDO

Los trámites tardaron algo más de la cuenta, para nerviosismo del seleccionador. Incluso tanto que Lorenzo no pudo atender a las proposiciones de algún equipo español—se habló del Real Madrid—y acabó firmando por el Maccabi de Tel Aviv, donde acudirá tras el éxito en Berlín, totalmente revalorizado.

Tras el terremoto, la historia de



### Scariolo: «El debate se basó en la ignorancia, el oportunismo o la xenofobia»

amor. Cuando el balón empezó a botar, todo se calmó. Lorenzo, un tipo tranquilo y sin demasiado ego, encajó desde el principio en el colectivo. Rudy, una vez retractado y, como buen capitán, abrió las puertas de par en par de La Familia a Brown.

Durante la preparación no terminó de mostrar todo su repertorio. Lo que parecía timidez era, sin embargo, un proceso de aprendizaje. Lorenzo primero quería conocer a sus compañeros en la pista, saber de lo que era capaz cada uno, adaptarse a lo que llegaba. Ya habria tiempo para lanzar los tiros decisivos. Una vez en Tiflis, llegó su explosión. Impactante ya desde el primer día ante Bulgaria (17 puntos y cinco asistencias en 17 minutos), completamente clave en los cruces hasta el punto de acabar en el quinteto ideal del torneo y rozar el MVP, que se acabó llevando Willy Hernangómez.

«Aquí soy un simple americano. Estos chicos hablan español y estoy aprendiendo cada día. Es impresionante cómo me han tratado. Lo que ocurre fuera no me importa, sólo lo que piensan estos chicos. Ellos me quieren y yo les quiero», ha dicho. Porque también fuera de la pista Lorenzo ha acabado cautivando. Compañero de habitación de Garuba y con los Hernangómez como cómplices y cicerones, Brown ha acabado hasta jugando a la pocha. «El debate sobre Lorenzo ha estadobasado en ignorancia, oportunismo o xenofobia», protestó el seleccionador, encantado con su actitud.

**DEPORTES** 

### SERGIO SCARIOLO

El oro «menos esperado y más satisfactorio» del técnico italiano al frente de la selección española le encumbra entre los mejores entrenadores del baloncesto FIBA. Superó renuncias, retiradas y lesiones antes de acudir al Eurobasket, pero supo formar un grupo competitivo cuyo origen está en Benahavis 2017

### La enésima obra maestra de un técnico para la historia

LUCAS SAEZ-BRAVO BERLÍN ENVIADO ESPECIAL

«Esto no pasa por azar. Hay muchos años de duro trabajo aquí». Para entenderlo todo hay una fecha y un lugar de partida concretos. Benahavis (Málaga), julio de 2017. Día uno del plan trazado por Sergio Scariolo para anticiparse al inevitable abismo que se avecinaba con el paulatino adiós de las generaciones que llevaron a España a marcar una era. En aquella concentración de lo que muchos llamaron una selección B está el germen de los éxitos, del oro mundial en Pekín y de esta insospechada plata en Berlín.

Es la enésima obra maestra del técnico italiano, quizá a la que más cariño guardará en su álbum de gloria con el paso de los años. Es la medalla que le reafirma como una leyenda a la altura de los entrenadores históricos del baloncesto FIBA (esta quinta medalla en un Eurobasket le hace superar a Dusan Ivkovic y Aleksandar Nikolic, ya sólo a la zaga

### La enésima obra maestra del italiano será la más recordada con el paso de los años

del mito soviético Gomelski), la que le abre de par en par la puerta futura del Hall of Fame. «Esta medalla es la menos esperada y la más satisfactoria», se ha sincerado.

Sergio Scariolo, al que estos días ha acompañado en Berlín su mujer Blanca Ares, no ha sonreido demasiado durante este torneo, su décimo con España (octava medalla). No es muy amigo de los festejos. Es más de rutinas. Hay una que se ha cumplido en cada partido decisivo de la selección. En la previa, el italiano pone en valor los talentos del rival. Y hace que parezca un imposible para España. No es victimismo, en este torneo ha sido una realidad incuestionable. Después, se pone a trabajar tácticamente y su selección siempre compite, sorprende y gana.

El día antes de la final, sin embargo, el seleccionador ya habló de una manera diferente, como liberado. «No salimos con los favores del pronóstico, pero hemos conseguido más de una vez reducir el salto que nos separa, e incluso terminar ganando», se atrevió a pronunciar y a bromear con eso de «seguir engañando al personal», consciente quizá de que lo logrado ya, independientemente del color de la presea, era una de sus grandes gestas.

De aquel amanecer en Benahavis, que luego tuvo prolongación en las sucesivas Ventanas FIBA, sobreviven tres testigos en el equipo de este Europeo: Alberto Díaz, Sebas Saiz y Jaime Fernández. También estuvo Alberto Abalde, que se tuvo que marchar por lesión durante la preparación. Y otros como Garuba, Pradilla o Joel Parra eran todavía niños entonces. La obra de Scariolo, que también se fraguó en los despachos con la nacionalización de un tipo clave como Lorenzo Brown, ha sido una amalgama insólita. El italiano ha demostrado, por si había alguna duda, que no sólo supo hacer triunfar al mayor elenco de estrellas que España vio juntos en el tiempo (con los Gasol, Reyes, Navarro y compañía, tres oros continentales, una plata olímpica, el oro mundial...), también compitió y triunfó con los otros, un grupo de perfil bajo que no deja de ser el corazón que sostiene al baloncesto español. «Qué esfuerzo y de cuánta gente. Represento a muchísima gente en categorías inferiores. Los que han ayudado a crear esta personalidad y estos valores», ha

Tampoco ha sido nada sencillo el camino hasta la final de Berlín, en un verano que empezó el 1 de agosto lleno de malas noticias. A Scariolo se le precipitaron las renuncias y las lesiones. Pronto supo que no iba a poder contar de nuevo con Niko Mirotic, quien desde 2016 no quiere saber nada de la selección. A las ya sabidas lesiones de Ricky Rubio y Carlos Alocén, se unió pronto la de Abalde y después la de Sergio Llull. Otros, como Oriola, Vives, Claver o

ULISES CU LEBRO

Abrines renunciaron por diferentes razones. Y, aún así, el seleccionador supo conjuntar un bloque cuyo objetivo era únicamente competir. Sobrevivir a la primera fase y después intentar sorprender en Berlín. Todo lo sucedido después, el bofetón contra Bulgaria, la sorpresa contra Turquía sin Rudy para ser primeros en Tiflis, la heroicidad contra Lituania, la remontada a Finlandia y la asombrosa campanada ante el local Alemania, es historia. Y detrás de ella, también el «cilindro táctico» de

### «A este equipo, a huevos, no lo cambio por ninguno», dijo antes de Alemania

Scariolo, más decisivo que nunca. Quizá porque jamás tuvo una predisposición tan conmovedora de sus pupilos, la pizarra mágica del italiano y su cuerpo técnico ha acabado por impulsar la confianza en sí mismos de sus inexpertos chicos, hasta cambiarles la vida. «Sentimos que desestabilizamos al rival», confesaba Joel Parra. Un soldado dispuesto a todo, como el resto. a partir de titular y pegarse con Markkanen en cuartos o a no disputar ni un minuto en semifinales. «A este equipo, a huevos, no lo cambio por ninguno», como les dijo Scariolo en la charla antes de la machada contra Alemania.

4 95482548

### DEPORTES

# Asombros que no se olvidan

### De Grecia en 2004 a la rara derrota de Nadal en 2009 pasando por el 'Miracle on Ice', España amplía la lista de sorpresas en el deporte

### JAVIER SÁNCHEZ

En 1983, un loco, un genio, un excéntrico, cambió para siempre la historia de la Copa América de vela. Hasta entonces sólo había ganado Estados Unidos, 132 años de éxitos, la mayor racha de la historia del deporte. Pero en aquella edición Australia alcanzó la gloria. El diseñador de su barco, Benjamin Lexcen, un tipo que no había acabado secundaria y que vestía muy distinto a los estándares del New York Yacht Club, hizo un descubrimiento que enloqueció a la legión de ingenieros y*ankees*: la quilla alada. Como inspiración, el vuelo de las gaviotas. Como resultado, un barco, el Australia II, veloz, muy veloz, muy, muy veloz. Su victoria, narrada en el documental Untold: The Race of the Century de Netflix, aun se considera el mayor éxito del deporte aussie. Encabeza el libro de las sorpresas del deporte, pero hay muchos más capítulos, el último, muy reciente: España en el Eurobasket.

La selección se había clasificado para semifinales en todas las ediciones desde 1997 y en la última, en 2017, había terminado tercera, pero

«Ya sabemos quién no

ganará la Eurocopa»,

erró Wenger sobre la

Dinamarca de 1992

Hay campanadas que

no hacen carrera: el

Tour de Pereiro o la

Sudáfrica de 'Invictus'

después del relevo generacional, de la marcha de los júniors de oro, nadie esperaba semejante éxito. Ante la Serbia de Jokic, la Grecia Antetokounmpo o la Eslovenia de Doncic, en las apuestas no consideraba. Y ahí está, oro. Una gesta inesperada. Como aquella ACB del TDK

Manresa en 1998 antes de la aparición de Pau Gasol, Juan Carlos Navarro y compañía. O como tantas otras en otros deportes. En el fútbol queda cerca la Premier ganada por el Leicester hace seis años, pero encajan mejor las comparaciones con las Eurocopa de Dinamarca en 1992 o de Grecia en 2004. «Ya sabemos un equipo que no ganará la Eurocopa», concluyó Arsene Wenger cuando fue enviado por Francia a observar un entrenamiento de Dinamarca previo al torneo. Se equivocaba y por mucho. Cosas que pasan.

De asombros se alimenta la afición, para bien o para mal. Un ejemplo claro: Rafa Nadal en Roland Garros. En Paris ha ganado 112 partidos y eso es lo esperado, pero también ha perdido tres y, de ahí, la sorpresa. Dos fueron ante Novak Djokovic, ¿y el que falta? La derrota de Nadal contra Robin Soderling en octavos de Roland Garros de 2009 sigue siendo uno de los grandes misterios de su carrera, seguramente de la historia del tenis. Visto en perspectiva, le privó de encadenar 10 títulos consecutivos. Pero además guarda un secreto: ¿Estaba o no estaba enfermo? Según revelaron Jo-Wilfried Tsonga y Gael Monfils en Twitch hace un par de años, Nadal «tenía anginas» y algunos rivales lo sabían, aunque esa información nunca ha sido confirmada públicamente. En todo caso la desdicha quedó como anécdota, más cuando Soderling no se hizo con el título y se retiró muy joven por culpa de una mononucleosis.

Su campanada no le encumbró, como también le pasó a otros. Sin salir de España, Óscar Pereiro, que tras su victoria en el Tour de Francia

> de 2006 no logró más éxitos y vivió una retirada incó moda poco después en el Astaná. O viajando mucho más allá, la selección de rugby de Sudáfrica que en los años posteriores a ganar el Mundial de 1995 contra Nueva Zelanda sufrió múltiples desgracias. Aquel triunfo, en el contexto histó-

rico que era, con Nelson Mandela celebrando en el palco, acabó como Invictus formando parte del audiovisual deportivo, que también guarda películas y documentales sobre la derrota de Mike Tyson por KO contra James Buster Douglas en 1990, por ejemplo, o sobre el bautizado Miracle on Ice. La Unión Soviética parecía invencible en hockey hielo hasta que cayó contra Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980 y alimentó un relato épico. Tan épico como la actuación de España en el Eurobasket.



Theodoros Zagorakis, capián de Grecia, levanta la Eurocopa de 2004, disputada en Portugal. AFP



Soderling y Nadal, después de la victoria del primero en los octavos de Roland Garros 2009. ENA/AFP



Estados Unidos celebra su victoria contra la URSS en los Juegos Olímpicos de 1980. AFP

EL MUNDO. LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **DEPORTES**



Los jugadores del Real Madrid celebran el primero de los dos goles que marcaron ayer en el Metropolitano, con Rodrigo de Paul en primer término. ÓSCAR DEL POZO / AFP

# Una cuestión de pegada

FÚTBOL. El Madrid conquista el Metropolitano con dos zarpazos en el primer acto / Hermoso, que pareció iniciar la remontada, fue expulsado

### CARLOS GUISASOLA MADRID

Cuando el Metropolitano entró en erupción ya fue tarde. La cabeza de Mario Hermoso creyó dibujar un milagro en el derbi que él mismo acabó diluyendo con su expulsión. La revolución final quedó en nada. Al Real Madrid le bastó con dos certeros zarpazos en el primer acto para salir airoso de una noche amenazante. Los blancos siguen su inmaculado camino. Por ahora, nadie sabe frenarles.

Pues sí, resulta que tras la bruma de los bailes y los estridentes decibelios que generan los ruidos, había un partido de fútbol. Concretamente un derbi. Y eso no es cualquier cosa. Lo sabe bien Simeone, que los ha visto de todos los colores, y en los puntos más recónditos del continente. Tal vez por eso quiso jugar al despiste hasta el último momento. Y lo hizo sacando esa carta que hasta ahora, por cuestiones burocráticas, siempre guardaba para el final. Asomó por primera vez como titular Antoine Griezmann para dar sentido a esa
sociedad tan esperada junto a Joao
Félix. En los carriles, Carrasco y
Llorente. Lo más parecido a una
versión rojiblanca sin complejos.
Pero una cosa es la teoría y otra lo
que acaba dictando el balón.

Porque Carlo Ancelotti apenas mutó su rictus. Él tenía su plan en el Metropolitano, el mismo que le ha llevado al pleno de victorias sobre el que vuela su Real Madrid. Porque la vida, sobre todo en el fútbol, transcurre a toda velocidad. Y esa diferencia de biorritmos fue lo que acabó marcando el derbi. Si el Atlético se aproximaba al área con tranquilidad, el Real Madrid lo hacía sin contemplaciones. Si los ro-

jiblancos calibraban a Courtois, los blancos ajusticiaban directamente a Oblak, de regreso tras dos partidos lesionado.

Mientras el Atlético trataba de mecer su juego sobre la hierba, con Griezmann regando a los suyos con balones, corriendo de aquí para allá, el Real Madrid sacó el martillo en cuanto se le presentó la oportunidad. Tchouaméni levantó la vista, contempló la carrera de Rodrygo, oportunista como de costumbre, y, tras un desliz de Felipe, dejó a Oblak clavado sobre el verde. A veces es mejor no pensar tanto las cosas. El Madrid no lo hizo. Sabía lo que tenía que hacer. El zarpazo desembocó en un baile que, lógicamente, dio rienda suelta a la bronca desde la grada. A nadie le pilló por sorpresa.

No sufrian en exceso los visitantes, más al lá de algún lanzamiento lejano de Griezmann o algún amago de Carrasco. A los locales, sin embargo, cada balón a la espalda amenazaba con convertirse en una puñalada. Evitó la segunda Reinildo, en el primer error que se le recuerda a Witsel, que también es mortal, cuando Rodrygo se abalanzaba sobre su pieza. Pero nadie logró evitar la pared entre Modric y Vinicius, quien aceleró el reloj para partir en dos a la zaga rojiblanca. Él se encontró con el poste, pero Valverde, arrollador, volvía a sacar los colores al Atlético antes del descanso.



År bi tre: Munuera Montero ★
Tarjetas a maril las: Reinildo, Mendy, Koke,
Hermoso (2), Carvajal.
Tarjetas rejas Hermoso.
Geles: 0-1: Rodrygo (min. 18). 0-2: Valverde
(min. 35). 1-2: Mora ta (min. 83).

| 0 blak ⋆     | Courtois *     |
|--------------|----------------|
| Liorente     | Carvajal       |
| Fe lipe      | Militao ★      |
| Witsel       | Alaba *        |
| Reinildo     | Mendy          |
| Carrasco     | Tchouaméni * * |
| Kondogbia ⋆  | Modric * *     |
| Koke         | Kroos          |
| De Paul      | Valverde       |
| Joan Félix   |                |
| Griezmann ★★ | Rodrygo ★★     |
|              |                |

Cambies en el Atlétice: Cunha (★) por Joao Félix (min. 62). M ora ta (★) por De Paul (min. 62). Hermoso (♠) por Carra sco (min. 72). Correa (★) por Koke (min. 72). Saúl (s. c.) por Kondogbi a

Cambies en el Real Madrid: Rüdiger (\*) por Mendy (min.74). Camavinga (s.c.) por Modric (min. 82). Ceballos (s.c.) por Rodrygo (min. 86). Asensio (s.c.) por Kroos (min. 86).

El desenfreno, la contundencia. Dos maneras de ver la vida. Anoche, al Atlético le faltó un poco de ambas

Mientras Joao Félix simplemente revoloteaba, Rodrygo o Vinicius transmitian inquietud, aunque sólo merodeasen un instante cerca de Oblak. Nunca encontró el Atléticoel camino. Y no fue por la bruma.

Y eso que cambió de rostro tras el descanso. Que mostró alegría, fuerza e intención, los ingredientes imprescindibles para poder hacerle un rasguño a este Real Madrid. Pero a las puertas del rincón de Courtois, todo parecía desvanecerse.

Anoche, el minuto 60 no fue el minuto de Griezmann, que contempló desde el césped cómo Cunha y Morata se sumaban a ese desafío de volver a agarrar el derbi por la solapa. Era el momento para echar mano a la valentía. Hay noches que lo requieren y ni con esas. Esta fue una de ellas. Courtois apenas se sofocó.

A Modric y Kroos les bastó con su clásica partitura, por la que no pasan los años, para sostener los latidos de un corazón blanco que apenas se estremecía. Ellos saben cuándo, cómo y por qué ocurren las cosas en el Real Madrid. Desde sus botas, desde sus cerebros, el derbi parecía ca er por su propio peso, rumbo al Bernabéu.

Por más que Simeone agitaba el tablero, devolviendo a Witsel al centro del campo o sacando cuatro de sus flechas más afiladas. El Atlético careció durante buena parte de la noche de ese veneno imprescindible para poder tumbar a un ogro. Ningún rojiblanco parecía tener los dioses de su parte hasta que, ya en el ocaso, emergió la cabeza de Hermoso para, como acostumbra, encender esa última llama de ilusión entre la tormenta. Pero el fuego, y la revolución atlética, se apagó con su expulsión. El último baile fue para el Madrid.

EL MUNDO, LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **DEPORTES**

# Y Vinicius bailó

### FÚTBOL. Cánticos racistas contra el brasileño a las puertas del Metropolitano: «¡Eres un mono!»

#### ABRAHAM ROMERO MADRID

La semana del derbi ha sido la semana de Vinicius. El brasileño se convirtió en diana de un comentario racista en televisión, –«que deje de hacer el mono», y los futbolistas, la prensa y la afición de su país se volcaron con él en las horas previas al clásico madrileño entre el Atlético y el Real. También los seguidores merengues y el propio Madrid, que hizo público «su apoyo y su cariño» a su joven estrella a través de un comunicado: "Un jugador que entiende el fútbol como una actitud ante la vida desde la alegría, el respeto y la deportividad». Vinicius, mientras, avisaba de sus intenciones: «No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea».

Y no lo hizo. Cuando Rodrygo envió a la red un excelente pase de Tchouaméni, los brasileños se juntaron para bailar a escasos metros del Frente Atlético. Una celebración que realizan muchos futbolistas de todo el mundo y que incendió al Metropolitano. «Si baila, habrá lío», había dicho Koke el jueves. Una parte de la grada lanzó cosas al campo, entre ellas un mechero, y desde la megafonía se tuvo que pedir «respeto» para los futbolistas. Ya se había intentado antes del inicio, pero no sirvió.

En los prolegómenos del duelo, todavía con los espectadores fuera del estadio, una parte de la afición del Atlético decidió bajar al barro y entonar un lamentable cántico racista contra Vinicius: «iEres un mono, Vinicius eres un mono!», repitieron varias veces decenas de personas a las puertas del campo. «Los insultos y comportamientos racistas son objeto de sanción. Rogamos apoyen al club y respeten a los árbitros y a los rivales», se vio obligado a decir el conjunto rojiblanco por la megafonía. «iAnima al Atleti con pasión y con respeto hacia el rival!», insistió el Atlético en sus redes sociales.



¿Hablamos de fútbol? Seré breve. El Madrid, sin ser un gran Madrid, tiene más talento, más carácter y, va siendo hora de decirlo, está ahora mismo mejor entrenado Bailando con bobos que el Atlético. La mayoría de las veces el fútbol es así de sencillo por

más que nos empeñemos en decorarlo de épicas y tácticas, de conspiraciones y accidentes. Es mentira, una manera de rellenar líneas y vender camisetas con eslóganes dignos de Mr. Wonderful. Si se cree y se trabaja se puede... si eres muy bueno. Si no, el esfuerzo y los arreones finales nobastan. Siento pinchar el globo. El Atleti 2013-2016 supuraba talento. Este apenas lo gotea.

Así, el Madrid va a volver a pelear por cada tí-



Vinicius Jr. se encara con Reinildo durante el partido de anoche en el Metropolitano. JAVIER SORIANO / AFP

### El brasileño bailó con Rodrygo el O-1 mientras caían objetos desde el Frente Atlético

Pero el derbi, siempre al rojo vivo, amaneció con los decibelios más altos de lo normal por toda la discusión de la semana. El Metropolitano abucheó a Vinícius desde su presentación e incluso le increpó más que a Courtois, exportero rojiblanco. En cada toque de balón,

gol, el brasileño recibió una pitada monumental por parte de la grada. Cabe destacar que hace siete días, Cunha y Joao Félix bailaron tras anotar el 4-1 sobre el Celta.

Conforme fue avanzando la primera parte, el ruido en el Metropolitano se multiplicó. Fede Valverde acertó a definir el 0-2 después de que el palo rechazara un disparo de Vinicius, lo celebró haciendo el gesto del pájaro (le llaman Pajarito) y el desequilbrio del resultado forzó que todo el público se centrara en la guerra con Vinicius. Un encontronazo con Reinildo acabó con el atacante brasileño en el suelo mientras los rojiblancos le recriminaban que estaba simulando y la

grada le cantaba «¡Vinícius, muérete! ¡Vinicius, muérete!».

El descanso y el cómodo marcador madridista siguieron elevando la crispación rojiblanca. Courtois reclamó a Munuera Montero que desde la grada del Frente le seguían lloviendo objetos y el público la tomó con Vinicius cuando éste intentó la famosa lambretta de Neymar. «iTonto! iTonto!», le cantaron. Y para acabar, la entrada de Hermoso revolucionó el derbi. El excanterano del Madrid recortó distancias con el 1-2, se enzarzó con Carvajal en un conato de tangana y acabó expulsado tras una acción con Ceballos. Pura intensidad para un derbi delirante.

tulo mientras el Atleti debe empezar a pensar si la ¿verdad? Lo asumo y sigo. etapa de Simeone se agota. Yo no lo quiero. Yo no lo creo... Sería una insensatez no planteárselo. ¿Ha evolucionado al rit-

el hambre, la urgencia, la fe en la meritocracia de antes? Ay.

¿Hablamos de lo otro? No apetece, pero conviene. Vinicius nunca va a caer bien a los rivales, lo sabe, le gusta y se esfuerza (mucho), lo que le convierte inmediatamente en ídolo de los suyos y villano del resto. Como tantos antes que él, de Cristiano a Futre pasando por Neymar. ¿Justifica eso los impresentables insultos racistas de los de siempre en los aledaños del Metropolitano? Ni

mo de su entomo? No es

lo que más dudo. ¿Tiene

por un instante, pero... Qué miedo un pero aquí,

Pero ya es hora de no acotar la denuncia a cuando conviene. Los campos españoles son racistas. Todos y siempre. Y, sabiéndolo, se ha jaleado desde distintos medios y foros a unos tipos que apenas distinguen su mano derecha de la izquierda para que ofrecieran el dantesco video que todos hemos visto. Lo lograron, claro, como quien tira un hueso podrido a un perro ciego.

Ojalá esos hinchas del Atlético no vuelvan a entrar a un campo. Ojalá esos tertulianos que hoy denuncian lo sigan haciendo en unas semanas. Ojalá los que tienen influencia sobre la masa entiendan que esto no es un juego que utilizar cuando necesitas una polémica para llenar horas de programa. Ojalá este sea el inicio del fin del racismo en el rancio fútbol español.

¿Soy optimista? Menos que con Simeone.

## Brilla Borja **Iglesias**

Borja Iglesias festejó su convocatoria con la selección de Luis Enrique con dos goles que sirvieron para que el Betis derrotase al Girona (2-1) y siguiera situado en puestos de Champions. Ayer también fue un día provechoso para Julen Lopetegui, que tomó aire tras el empate del Sevilla en el feudo del Villarreal (1-1). El técnico, cuestionado por el flojo inicio de la temporada, presentó un equipo con mucha presencia en el centro del campo (Fernando, Isco, Jordan, Gudelj, Óliver Torres) que incomodó los movimientos de la escuadra castellonense. Marcaron Óliver Torres y Baena.

### **LALIGA SANTANDER** JORNADA 6ª

Valladolid O Cádiz I. Mallorca I Almería O. Barca 3 Elche O. Valencia 3 Celta O. Athletic 3 Rayo 2. Osasuna O Getafe 2. Villarreal I Sevilla I. Bet is 2 Girona I. R. Sociedad 2 Espanyol I. At lético I Real Madrid 2.

|                                 | J   | G   | Ε   | P  | GF  | GC  | Pt  |
|---------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| <ol> <li>Real Madrid</li> </ol> | 6   | - 6 | .0  | 0  | 17  | 6   | 18  |
| 2. Barcelona                    | 6   | 5   | -1  | 0  | 18  | 1   | 16  |
| 3. Betis                        | - 6 | . 5 | .0  | 1  | 10  | : 4 | 15  |
| 4. Athletic Club                | 6   | - 4 | -1  | -1 | 12  | : 4 | 13  |
| <ol><li>Osasuna</li></ol>       | - 6 | . 4 | 0   | 2  | - 7 | 5   | 12  |
| <ol><li>Villarreal</li></ol>    | -6  | : 3 | 2   | 1  | 10  | 2   | 11  |
| 7. At. Madrid                   | -6  | 3   | .1  | 2  | 10  | 6   | 10  |
| 8. R. Sociedad                  | - 6 | 3   | :1  | 2  | .7  | . 8 | 10  |
| <ol><li>Valencia</li></ol>      | 6   | . 3 | 0   | 3  | 10  | 5   | 9   |
| 10. Mallorca                    | 6   | -2  | -2  | 2  | - 6 | - 7 | 8   |
| 11. Girona                      | - 6 | 2   | .1  | 3  | 7   | 7   | 7   |
| 12. Rayo                        | - 6 | . 2 | 1   | 3  | - 7 | 8   | 7   |
| 13. Cetta                       | 6   | . 2 | : 1 | 3  | . 8 | 13  | - 7 |
| 14. Getate                      | 6   | 2   | -1  | 3  | 6   | 12  | 7   |
| 15. Sevilla                     | 6   | . 1 | 2   | 3  | - 7 | 11  | 5   |
| <ol><li>Almería</li></ol>       | . 6 | 1   | -1  | 4  | 4   | 7   | 4   |
| 17. Espanyol                    | -6  | 1   | 1   | 4  | . 7 | 12  | 4   |
| 18. Valladolid                  | 6   | - 1 | . 1 | 4  | 3   | 11  | 4   |
| 19. Cádiz                       | - 6 | 1   | 0   | -5 | 1   | 14  | 3   |
| 20. Elche                       | 6   | 0   | 1   | 5  | 2   | 16  | 1   |
|                                 |     |     |     |    |     |     |     |

### LALIGA 123 JORNADA 6ª

Levante O Cartagena I. Villarreal B 3 Lugo I. Oviedo O Ibiza I. Andorra 2 Eibar O. Granada 2 Mirandés I. Zaragoza I Sporting O. Leganés O Burgos O. Alavés 2 Huesca I. Albacete O Ponferradina I. Racing O Las Palmas O. Tenerife Málaga (hoy, 21.00 h,).

|                                | J   | G   | E   | P  | GF  | GC  | Pt  |
|--------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1. Alavés                      | 6   | 4   | 2   | 0  | -9  | 5   | 14  |
| 2. Las Palmas                  | - 6 | 3   | .3  | .0 | 8   | 1   | 12  |
| 3. Granada                     | 6   | - 4 | . 0 | 2  | . 9 | . 6 | 12  |
| 4. Cartagena                   | 6   | 4   | 0   | 2  | . 9 | 7   | 12  |
| 5. Elbar                       | 6   | - 3 | - 1 | 2  | 10  | -7  | 10  |
| <ol><li>Burgos</li></ol>       | 6   | 2   | - 4 | 0  | 2   | 0   | 10  |
| 7. Villarreal B                | 6   | 3   | 1   | -2 | 11  | 10  | 10  |
| 8. Albacete                    | - 6 | 3   | 1   | 2  | . 7 | - 6 | 10  |
| <ol><li>Andorra</li></ol>      | 6   | 3   | -1  | 2  | 6   | -7  | 10  |
| 10. Levante                    | 6   | -2  | .3  | 1  | 7   | 3   | . 9 |
| <ol><li>Ponterradina</li></ol> | 6   | -3  | -0  | 3  | 8   | . 9 | 9   |
| 12. Sporting                   | - 6 | . 2 | 2   | 2  | 8   | 6   | 8   |
| <ol><li>Zaragoza</li></ol>     | 6   | 2   | 2   | 2  | 4   | . 4 | 8   |
| 14. Real Oviedo                | 6   | 2   | 2   | 2  | 3   | 3   | 8   |
| <ol><li>Huesca</li></ol>       | - 6 | 2   | -1  | 3  | - 8 | 7   | .7  |
| 16. Lugo                       | 6   | . 2 | . 1 | 3  | 7   | 9   | 7   |
| 17. Ibiza                      | 6   | .2  | 1   | 3  | 4   | 8   | 7   |
| 18. Leganés                    | 6   | 1   | .1  | 4  | 3   | 6   | 4   |
| 19. Tenerife                   | - 5 | -1  | -1  | 3  | 3   | -6  | -4  |
| 20. Racing                     | 6   | .1  | 1   | 4  | 2   | 6   | 4   |
| 21. Málaga                     | 5   | 1   | 0   | 4  | 4   | 9   | 3   |
| 22. Mirandés                   | 6   | 0   | 2   | 4  | - 4 | 11  | 2   |

# «Ha sido mala suerte»

### MOTOGP. Quartararo pierde su ventaja en el Mundial por un choque con Márquez y le resta culpa

| MOTOGP<br>I. Bastianini (ITA/Ducati) | 4lm 35,462 |
|--------------------------------------|------------|
| 2. Bagnaia (ITA/Ducati)              | a 0.042    |
| 3. A. Espargaró (ESP/Aprilia)        | a 6,139    |
| EL MUNDIAL                           | PUNTOS     |
| I. Quartararo (FRA/Yamaha)           | 21         |
| 2. Bagnaia (ITA/Ducati)              | 20         |
| 3. A. Espargaró (ESP/Aprilia)        | 194        |
| 4. Bastianini (ITA/Ducati)           | 163        |
|                                      |            |

### JAVIER SÁNCHEZ ALCAÑIZ

Cuando se levantó del asfalto, con el torso enrojecido porque su Yamaha le acababa de pasar por encima, Fabio Quartararo cruzó las protecciones del circuito de Alcañiz, se subió a la scooter de un comisario para volver a su garaje y sufrió un segundo accidente: de frente, contra otra scooter, a unos 50 km/h. «No era mi día. El comisario ha mirado para atrás y no ha visto que venía otro comisario de frente. Por suerte todavía no me había quitado el casco y no ha pasado nada», comentaba el francés en plena decepción. El Mundial de MotoGP que era suyo hace dos meses ya no lo es. En Aragón exageró la mala racha que le acompaña desde hace varias carreras y su segundo título está en el aire: ahora sólo tiene 10 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia y 17 sobre Aleix Espargaró.

«Estoy triste. Las últimas carreras me habían costado mucho y esta vez pensaba que me iría bien. Por primera vez en mi vida me veía muy rápido en Alcañiz, con opciones de luchar por el podio, y mi carrera se ha acabado demasiado pronto», analizaba el aún líder sobre su primer accidente, el de verdad, el que tuvo lugar en la pista. En la primera vuelta, en la tercera curva, Quartararo no pudo esquivar a Marc Márquez, se empotró contra la parte trasera de su



El francés Quartararo choca contra la moto de Marc Márquez, ayer, en el Gran Premio de Aragón. DAZN

### Tras su trompazo en pista, sufrió un segundo accidente con la scooter que le llevaba al garaje

Honda y acabó por los suelos. Aunque su moto voló y le cayó encima, aunque se quedó tendido en medio de la trazada, no hubo males mayores, sólo la ausencia de puntos. Por segunda vez este curso, un abandono. Podía haber culpado a Márquez y sus movimientos, pero no lo hizo.

«Ha sido mala suerte. Ha habido pelea por delante, Márquez ha cambiado la trayectoria en plena curva y yo no esperaba que hiciera eso. No ha o currido nada especial, yo iba muy pegado», reconoció Quartararo en un relato parecido al que hacía el propio Márquez. El español, en su regreso a la competición, no se retiró de inmediato como el francés, pudo seguir en carrera, pero su Honda quedó tan dañada que en la siguiente recta golpeó al japonés Takaaki Nakagami y obligó a la retirada.

«Ahora mi objetivo debe ser mantener la motivación para las cinco carreras que quedan. Estoy dolorido y la próxima semana corremos en Ja-

pón, pero creo que en dos o tres días estaré al 100‰, finalizaba Quartararo antes de marcharse del circuito de Alcañiz, medio cojo, dolorido, tocado. Su imagen era contraria a la que ofrecía su máximo rival por el campeonato, Pecco Bagnaia, pletórico pese a acabar segundo. Después de cuatro victorias consecutivas, esta vez no pudo con Enea Bastianini, su compañero en Ducati, que lo adelantó en la última vuelta, pero igualmente celebró su segundo puesto. A las vacaciones de verano se marchó con 89 puntos de desventaja y ya está sólo a 10. En plena remontada, ya se le señala como favorito al título. Quartararo necesita responder.

# «No tuve la presión del número 1»

### TENIS. Alcaraz define la serie ante Corea del Sur y España jugará en cuartos con Croacia

### JAVIER MARTINEZ VALENCIA

Le correspondió a Carlos Alcaraz, para gozo de los aficionados que volvieron a reunirse en La Fonteta entregados al número 1 del mundo, culminar el pase de España a los playoffs de cuartos de final de la Copa Davis, que se jugarán en Málaga del 22 al 28 de noviembre.

Después de perder el viernes, transcurridos sólo cinco días desde que levantara la copa en el Abierto de Estados Unidos, ante un excelente Felix Auger-Aliassime, el murciano consiguió la victoria más importante en su aún corto recorrido en el torneo por equipos. Venció al correoso Soonwoo Kwon por 6-4 y 7-6 (1), en una hora y 46 minutos. España se medirá en cuartos con Croacia. El tiempo lo dirá, pero al igual que ya ha hecho en el

circuito, Alcaraz está nominado a protagonizar episodios importantes en la Copa Davis, una competición que no siempre homologa los éxitos a título individual. Será, si nada se tuerce, medular en las posibilidades del conjunto que capitanea Sergi Bruguera de conseguir su séptima Ensaladera.

«Le escuché a Medvedev que sintió la presión cuando fue número 1. Yo no la he sentido, quizás me ha sido más sencillo porque no jugaba solo y tenía a todo el equipo y a toda la gente detrás. Ya veremos cómo lo llevo en un torneo individual», di-



Carlos Alcaraz, ayer. EFE

jo en conferencia de prensa.

«Ha sido una semana normal, en la que he dado lo máximo de mi, sin pensar en que vení de ganar un torneo del Grand Slam y de situarme número l», agregó el murciano, que después de una secuencia larga de tendrá torneos unos días de descanso. «Quiero ol-

vidarme un poco del tenis, desconectar junto a mis amigos y mi familia», recalcó. Roberto Bautista ganó el primer punto de la eliminatoria al imponerse a Seon-Chan Hong, 384°, 6-1 y 6-3, en una hora y 11 minutos.

### AGENDA

### 19-25 SEPTIEMBRE

#### LUNES 19

- TENIS. Torneos de Metz y de San Diego, hasta el día 25 de septiembre.
- FÚTBOL Liga Smartbank, Tenerife-Málaga (21.00). En Movistar.

### MARTES 20



#### MIÉRCOLES 21

- cicusmo. Mundial de Wollongong (Australia). Contrarreloj relevo mixto (6.20 horas). En Teledeporte y Eurosport.
- FÚTBOL. Liga de las Naciones. Escocia-Ucrania horas). En Movistar

#### JUEVES 22

- FÜTBOL. Liga de las Naciones. A las 20.45 horas: Francia-Austria, Croacia-Dinamarca, Polonia-Países Bajos y Bélgica-Gales, En Movistar,
- BALON MAN O. Liga de Campeones. Barcelona-Vive Tauron Kiele (20.45 horas).

### VIERNES 23

- FÚTBOL. Liga de las Naciones. A las 20.45 horas: Alemania-Hungria e Italia-Inglaterra. En Movistar.
- cicusmo. Mundial de Wo-Hongong (Australia). Ruta júnior masculina (0.15 horas) y ruta sub'23 masculina. (5.00 horas). En Teledeportey Eurosport.

### SÁBADO 24

- FÜTBOL. Liga de las Naciones. 🟭 A las 20,45 horas: España-Suiza (TVE) y República Checa-Portugal.
- cicusmo. Mundial de Wollongong (Australia), Ruta júnior femenina (0.00 horas) y ruta elite femenina. (4.25 horas). En Teledeorte y Eurosport.
- MOTOCICLSIMO. Gran Premio de Japón. Entrenamientos y clasificación, En Movistar y DAZN.

### DOMINGO 25

- FÜTBOL. Liga de las Naciones. A las 20.45 horas: Países Bajos-Bélgica, Austria-Croacia, Gales-Polonia y Dinamarca-Francia, En Movistar.
- ciclismo. Mundial de Wollongong (Australia). Ruta elite masculina, (2.15 horas). En Teledeporte y Eurosport.
- MOTOCICLISMO. Gran Premio de Japón. La carrera de MotoGP (8.00 horas). En Movistary DAZN.

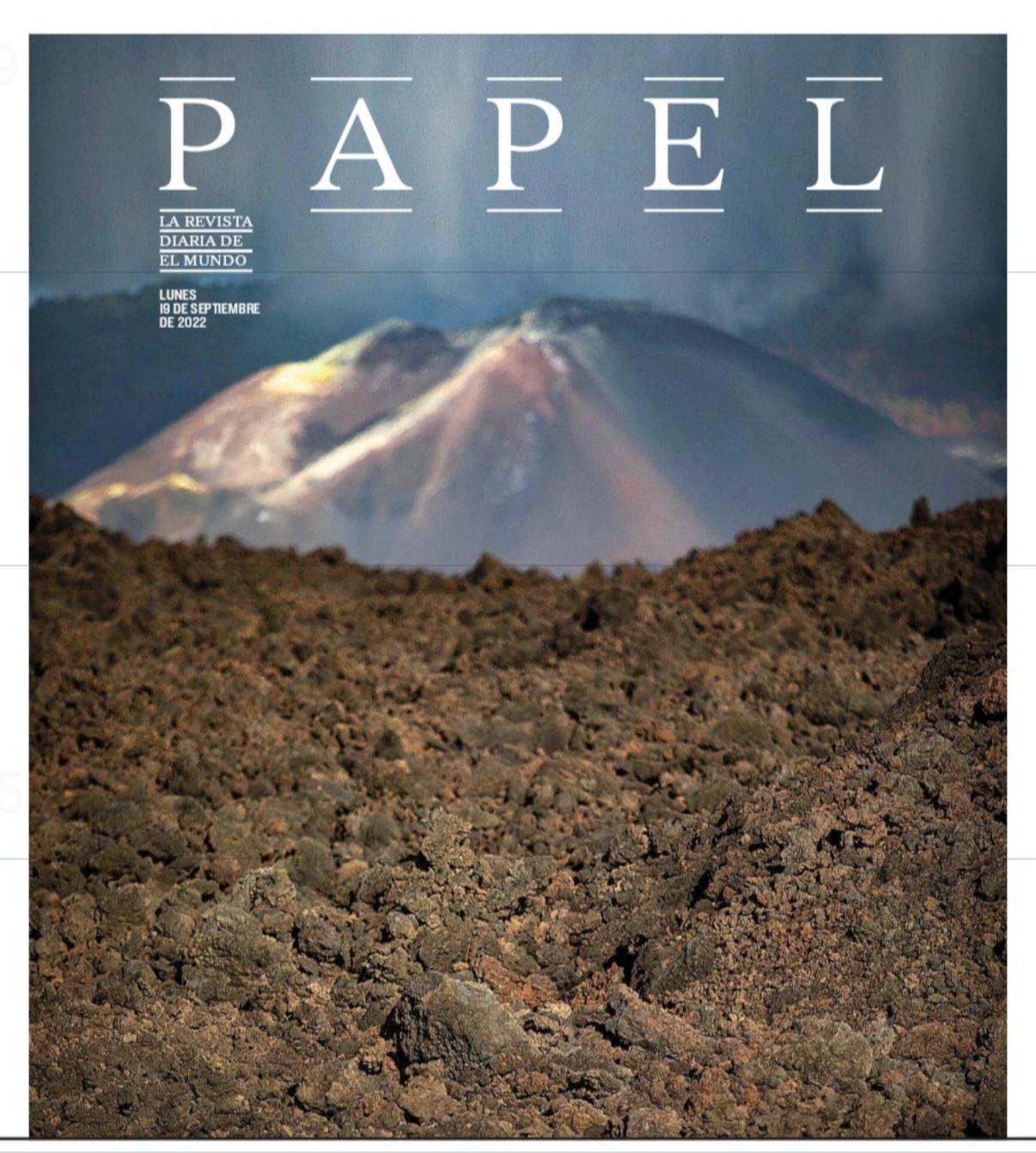

# LA CARA BUENA DEL VOLCÁN UN AÑO DESPUÉS



E N P O R T A D A

POR QUICO ALSEDO

gracias a la geotermia. Plátanos mucho más ricos (y abundantes) por cortesia del fertilizante volcánico. Un mar colmado de proteínas, que permita la soberanía alimentaria de toda la isla en caso de (¿les suena?) pandemia mundial. Un turismo muy especial, enamorado de las playas de lava negra y de la llamémos la geobelleza. Yacimientos de tierras raras, el «nuevo petróleo» que sirve para fabricar nuestros móviles y nuestros coches eléctricos, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y mucho más: manganeso, fósforo, silicio, titanio y una lava que, en fin, puede compactarse para crear cemento biosostenible. Esto último no es precisamente revolucionario. Ya lo aprovecharon los romanos de Pompeya.

LECTRICIDAD

Toda crisis es una oportunidad y lo sucedido hace un año en La Palma, una desgracia de todastodas, no iba a ser menos.

Y de acuerdo, doce meses después aun hay 1.500 personas que no pueden regresar a sus casas -en las gaseadas La Bombilla y Puerto Naos-, y el balance es innegablemente tremebundo: 12 millones de metros cuadrados bajo la lava, 7.000 afectados de los cuales 2.329 tenían su primera vivienda bajo el volcán, 900 millones de euros de pérdidas estimadas, una situación de posguerra...

Mal, muy mal, que sí. Pero algo bueno tendrá que salir de todo esto. Alguna cosita podremos salvar, además del «excelente verano turístico que hemos pasado», que dice el presidente del Cabildo, Mariano Zapata (PP). Algo de lo vomitado por la tierra podrá ser aprovechable, ¿No vivimos en un mundo en constante cambio? Pues esa pereza que siempre precede al cambio, en fin, en La Palma a la fuerza ahorcan. ¿Y si al medioplazo los palmeros salieran de esto mejor de lo que entraron?

El desastre de Cumbre Vieja, el volcán que ha creado la tierra más joven del planeta, puede traer paradójicamente cosas buenas a la isla. Oportunidades.

Un año después de la erupción, más que regodearnos en lo evidentemente negativo —la lacerante lentitud de las ayudas prometidas por los tres niveles de la Administración, el impacto anímico en una población que añade su condición insular a la de España vaciada—, hemos querido ver el lado positivo. Porque lo hay. Por partes.

### MATERIALES GEOLÓGICOS

Lo primero y más evidente: muchos de los materiales expulsados por la tierra tienen valor, y algunos mucho valor. Los enumera José Luis Costa-Krämer, investigador del Instituto de Micro y Nanotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): «Ahí hay titanio, que tiene muchas aplicaciones. Fósforo, que se usa para semiconductores. Silicio, que se usa para la batería de los coches. Y potasio, y manganeso...». Explica que en el caso de varios de estos metales, la extracción, consiguiendo un kilogramo neto por tonelada bruta, «ya es rentable».

También hay ahi dentro aluminio y hierro. Dependiendo de cómo se llegue a poner la pelea mundial por materias primas, el silicio podría ser empleado para la fabricación de microchips, pero a un coste muy alto: «Se trata de silicio con un grado bajo de pureza, mezclado con otras cosas. Habria que mejorar la tecnología que existe hoy para poder emplearlo en microchips, que exigen un grado de pureza altísimo. Hoy por hoy no es viable para ese uso, pero sí para otros». Lo que si está ya estudiando el Instituto para la Construcción Eduardo Torroja del CSIC es la compactación necesaria para hacer cemento con la lava. «Se están haciendo ensayos mecánicos, porque las normativas son muy estrictas», dice Costa-Krämer. También se está estudiando la radiactividad de esa tierra,









no vaya a ser que se construyan con kryptonita las nuevas casas de los palmeros desalojados. «Se aplica una normativa muy estricta denominada Norm».

### GEOTERMIA

Con la electricidad en precios prohibitivos y la pelea por los recursos como nuevo cuadrilátero planetario (Putin cerrando el grifo del gas en su frío despacho moscovita), el calor que emana del centro de la Tierra en La Palma, que en realidad es un volcán sobre otro volcán, bien podría hacer a la isla autosuficiente eléctricamente, «Para eso», cuenta a EL MUNDO Nemesio Pérez, capo de Involcán, «son necesarias dos cosas: focos de calor y trampas. Los focos ya sabemos que los hay, hemos visto al volcán erupcionar. Ahora necesitamos que en el

Arriba, una finca platanera replantada sobre la ceniza del volcán. Abajo, un grup o de turistas observa la Sierra de Cumbre Vieja, en La Palma. KIKE RINCÓ N I EP

interior de la tierra haya trampas, huecos donde ese calor quede aprisionado, y donde se nos permita disfrutar de

forma estable de él, y recogerlo».

Héctor Izquierdo, comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la isla, apunta a «San Miguel, en las Azores, que es 100% energía renovable, ése debe ser el objetivo. Además, la energía geotérmica es 24/7, no como la eólica o la fotovoltaica, que dependen del viento y del sol. Es una oportunidad que no hay que desperdiciar». Nemesio Pérez explica cómo: «Para esto se hacen tres prospecciones a dos kilómetros y medio de profundidad, y se va estudiando el lugar».

### AGRICULTURA

Para esto no hace falta hablar con ningún científico ni ningún político: no ha habido mejores fertilizantes para el Valle de Aridane, uno de los mejores de todas las Islas Canarias para el cultivo intensivo de plátanos, que la ceniza volcánica e incluso la lava. Todo el mundo sabe aquí que en la fajana creada por el Volcán de

San Juan, en 1949, se cultivan los mejores plátanos de la isla, aunque los lugareños -muchos de los habitantes de La Bombilla, y sus padres y abuelos- tuvieran que romper con martillos neumáticos la lava para poner luego unos centímetros de tierra

encima y poder plantar. Pero ojo, que la desgracia del volcán también puede tener otro efecto positivo sobre esto, como explica el comisionado Izquierdo: «Pese a que hay propietarios que tienen muchos terrenos con plataneras, en realidad se trata en general de minifundios, de pequeñas parcelas. Ahora tenemos la posibilidad de optimizar todo ese espacio, y que en vez de siete accesos en una hectárea haya sólo uno, y que el riego se lleve de forma más eficiente. Y eso hará que se produzca más y mejor». Izquierdo no elude una reflexión quizás incorrecta: «Mira, igual no queda bien decirlo, pero eso es una cosa que hizo bien el Franquismo: reparcelar. Aquí hay la ocasión de hacerlo bien, para beneficio comunitario». Mariano Zapata, presidente del Cabildo: «No hay mejor fertilizante

### PROTEÍNAS EN EL MAR

que esa ceniza».

El propio Héctor Izquierdo, a quien Pedro Sánchez relevó de la secretaría de Estado de Hacienda para que se encargara de comandar la planificación de la reconstrucción, cuenta otro posible beneficio: «El efecto a medio plazo en los fondos marinos permite pensar en hacer los caladeros de La Palma autosostenibles en proteinas», ¿Proteinas? «Si, vamos a ver: la autosostenibilidad alimentaria es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y se trata de no esquilmar el planeta siendo responsables con sus recursos. La plataforma oceanográfica de La Palma es excelente, perfecta, con un mar muy limpio. Y estos aportes van a hacer que pueda ser una reserva de proteínas perfecta para que, por ejemplo, la isla pueda autoabastecerse

### **UN CENTRO** NACIONAL DE VULCANOLOGÍA **EN CANARIAS**

La ministra de Ciencia, Diana Morant, confirmó ayer la creación de un Centro Nacional de Vulcanología con sede en Canarias. Morant hizo este anuncio durante un acto con militantes del PSOE en Santa Cruz de La Palma, a donde viajó junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con motivo del primer aniversario de la erupción. Será "un centro de excelencia" y "va a estar en Canarias, que es donde le toca estar", afirmó. "La ciencia nos salva la vida, nos ha salvado la vida en la pandemia y tras la erupción del volcán o los incendios", defendió. Por su parte, Bolaños reivindicó el compromiso del ejecutivo de Sánchez y aseguró que "el Gobierno no se va a olvidar de La Palma hasta que el último palmero no reconstruya su proyecto de vida". Añadió que el 80% de los 600 millones de euros que el Gobierno destinó a paliar los efectos del volcánya

completamente de pescado. Esto son cosas que por ejemplo se están haciendo bien en Islandia, el espejo en que nos tenemos que mirar». Una delegación del Gobierno canario visitó el país hace pocos meses. Izquierdo conoce todo esto de primera mano: sus padres poseen una casa en Puerto Naos a la que, como el resto, no han podido volver desde hace un año.

han sido movilizados.

## CONSTRUCCIONES

SOSTENIBLES Vale, las casas que se tragó el volcán yacen ya en su vientre, y de ahí no van a salir. Y también: ponerse de acuerdo en cómo volver a construir para que los aridanenses puedan regresar a su amada ladera no es una cosa sencilla, y menos aun con la gente desperdigada por casas

de familiares y demás. «Pero tenemos la oportunidad de construir algo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y modélico». dice Izquierdo, que avanza que se convocarán concursos de ideas y proyectos para que «los mejores arquitectos» puedan diseñar un entorno que puede ser «muy especial, único en el mundo». Y menciona por ejemplo La Laguna, en Tenerife, que fue proyectada de igual manera siglos atrás, «puede que en tiempos de los Reyes Católicos», y su estructura de cuadrícula guarda similitudes «con La Habana o Quito». De nuevo menciona la autosostenibilidad de San Miguel, en Azores.

### GEOTURISMO

«Es una de las grandes posibilidades», dice Nemesio Pérez, que desde Involcán dedica su tiempo a escuchar el latido de la isla minuto a minuto con gases, movimientos geológicos y abombamientos del terreno. «Estamos hablando de un lugar de unas características únicas en el mundo, y no sólo como meca del turismo de volcanes».

Interviene Mariano Zapata: «Hemos tenido la mejor ocupación de todas las Canarias este verano, con 5.000 camas menos, lo que demuestra el carácter de nuestra gente, indomable. Necesitamos construir más camas». Abunda Héctor Izquierdo: «Es un lugar con una densidad de población baja, lo que atrae a un turismo menos masivo y más cualitativo, además del atractivo para la investigación en astrofísica, por ejemplo, con el Roque de los Muchachos, Ahora mismo compite en la liga de Atacama y Hawaii, por ejemplo, que son palabras mayores». Pocos lugares en el mundo pueden ofrecer todas estas características y un volcán vivo. Islandia de nuevo aparece como referente en el aprovechamiento geotérmico para balnearios como el Blue Lagoon, una «referencia mundial».

### TIERRAS RARAS

La inversión en investigación geológica puede traer otro foco de

riqueza y reinvención a La Palma: las tierras raras, 15 elementos que son clave en muchas de las principales tecnologías actuales y que hay en los fondos marinos de la isla, así como en otros parajes canarios, sobre todo en Fuerteventura. Ninguna broma en un mundo en que las materias primas estratégicas causan ya tensiones geopolíticas serias, y hablando de materiales básicos para la fabricación de móviles, coches eléctricos y molinos de viento eólicos, por ejemplo.

Lo cuenta por teléfono Jorge Méndez, investigador de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y referencia canaria en el asunto: «Si me estás llamando desde un iPhone, ahora mismo tienes pegados al oído varios de estos elementos. Esto no lo ha soltado el volcán, hay que aclararlo, pero está ahí y es clave explotarlo, saber si hay suficiente cantidad para que sea rentable. Hoy por hoy el 90% de tierras raras lo produce China, y es importante no depender de nadie».

Méndez está eufórico porque hace dos días la mismisima Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, «ha dicho que son el nuevo petróleo y gas... Algo que Europa importa en un 98%, y de lo que somos el principal consumidor mundial. Son las vitaminas de la industria, por ejemplo el erbio, que colabora en el magnetismo de los amplificadores ópticos con los que, por ejemplo, funciona internet. iSin erbio no tendríamos internet!», se enardece. «Tienen miles de aplicaciones, los billetes de euro mismos llevan europio, que es otra tierra rara, las resonancias magnéticas funcionan con ellas, los propios contrastes».

El mes que viene se celebra en Tenerife un congreso «con expertos de todo el mundo en tierras raras... Se ha demostrado que en Canarias hay, ahora hay que ver si es rentable extraerlas». Y ecológico, cabría apuntar en los tiempos que corren. Otra línea optimista, en cualquier caso, para esta aún doliente isla de La Palma.





EUROPA PRESS

# 'SPARTA', LA MEJOR PELÍ-CULA DE LA PEOR DE LAS **MANERAS**

El Festival de San Sebastián se escuda en la presunción de inocencia para programar la película de Ulrich Seidl, un retrato desolado de la pedofilia sobre la que pesan acusaciones de maltrato infantil durante el rodaje y que fue rechazada en Toronto

POR LUIS MARTINEZ SAN SEBASTIÁN

E NUEVO, ČESTÁ TODO permitido en nombre del arte? El director austriaco Ulrich Seidl tiene claro que la contestación es sí. La respuesta parece la conclusión adecuada si hacemos caso a las acusaciones vertidas por el semanario alemán Der Spiegel después de una investigación de más de medio año en el lugar en el que se rodó la última película del director, Sparta. ¿Y de qué trata? De nada menos que de las tribulaciones y pesares de un pedófilo hostigado por lo que es y condenado sin remedio por lo que fue. Es

una película sobre la identidad, sobre la culpa y, lo más evidente, sobre el dolor. Una muy buena película, cabría añadir. Digamos que ninguna

cinta de todas las programadas este año se esperaba con tanto temor, ansia y reserva, todo a la vez, como la producción de marras. A principios de septiembre, el semanario alemán Der Spiegel sorprendía a su audiencia con un reportaje meticuloso hasta la nausea en el que se hacía constar las, por así decirlo, irregularidades cometidas durante la filmación de Sparta. Según los testimonios recogidos por los periodistas puerta por puerta, ningún padre de los niños que forman parte

del elenco fue avisado de qué trataba la película. Se les dijo que se contaba la historia de un profesor de judo. Lo que es verdad. Se les explicó que el protagonista y el adulto con el que interactuarían sus hijos representaba una figura paterna adoptiva bla, bla, bla... Lo que, en puridad, también es cierto. El problema es que a nadie, según recoge la publicación, se le comunicó toda la verdad, la sencilla verdad: El protagonista es pedófilo.

Las reacciones no tardaron. El Festival de Toronto, donde estaba también programa la cinta, decidió sacarla de la programación hasta que no se aclarase el asunto. San Sebastián, sin embargo,

muy intenso. Al final, no me cogió para el papel, pero sí creó un personaje para mi, Godard trabajaba como si buscara algo que no encontraba». Habla de Yote saludo, María'. insistió en la misma argumentación del año

JULIETTE

BINOCHE

GODARD

presenta dos

películas en el

festival, recibió el

Premio Donostia, Y

ante el asombro de todos, y después de

códigos machistas»,

contó su historia con

el recién fallecido

de cajera para

Godard: «Trabajaba

ganarme la vida y por

latarde fui a hacer el

pruebas consistía en

casting. Una de las

recitar de memoria

un poema y hacerlo

desnuda. Muy duro y

abjurar de «los

DESMONTA

A JEAN-LUC

Juliette Binoche, que

pasado con Johnny Deep: la presunción de inocencia. Acto seguido, Ulrich Seidl hizo público que no asistiría a la capital guipuzcoana con el argumento de que la obra, su película, hable por sí misma.

Y ayer por fin habló Sparta. Y, sin que sirva de prueba o refutación de nada, sólo queda decir que la película es una desolada, cruda, inquietante y muy turbia reflexión sobre una existencia atrapada. Al contrario que buena parte de su cine anterior, empeñado en volver la cámara al lado más oscuro de la sociedad privilegiada del bienestar, Seidl se esfuerza ahora en una sobriedad despiadada. En absoluto exhibicionista y mucho menos moralista. La mirada del voyeur, que con tanta ironía -o cinismoutilizaba en su trabajo previo, ahora es anulada hasta la exasperación. Y así hasta tocar la médula de un dolor que nos afecta a todos. Lo que se discute es algo más que simplemente el padecer de un enfermo, lo que se pone en tela de juicio es el mecanismo mismo de la identidad observado desde la mirada condescendiente de un adulto procedente de la Europa rica que toma a la otra Europa, la pobre, como rehén de su sufrimiento. Asusta el paralelismo entre el argumento y el rodaje.

Se cuenta la historia de un hombre que al cumplir los 40 decide empezar de nuevo. Y hacerlo con la consciencia clara de quién es. O quiere ser, no queda claro. Deja todo, se despide de su padre desmemoriado de su pasado nazi en la residencia de ancianos v huye al interior de Rumania. Allí, refunda una escuela de nombre Sparta donde los crios encuentran refugio de la situación desesperada en la que viven. Todo discurre en la tensión desnuda de un hombre obligado a digerir su propio padecimiento. La película no le salva, no le comprende, no le usa de excusa para la provocación.

El resultado es probablemente la mejor película de Seidl, la más desesperada, la más concisa, la más cruda... pero ¿a qué precio? ¿Vale todo por el arte? Seidl cree que si, el que firma está convencido de que no. ¿Qué hubiera costado esperar a que se aclare el asunto? La presunción de inocencia no es aplicable igual en un delito cualquiera que cuando las víctimas son los más vulnerables. Mal día para ser jurado de un festival de cine.

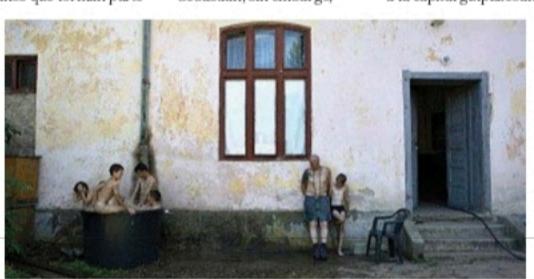

Imagen de 'Sparta', la película de Ulrich Seidl. EL MUNDO

# LA IMAGEN PERDIDA QUE DESMONTA A FIDEL

El director cubano Pavel Giroud saca a la luz en el documental 'El caso Padilla', presentado en el Festival de San Sebastián, la filmación "secreta" de la "autocrítica" del poeta que cambió para siempre la imagen de la revolución cubana

POR LUIS MARTÍNEZ SAN SEBASTIÁN

L LUGAR QUE LA EX historia reserva al poeta Heberto Padilla es confuso. Igual de repudiado por «las iglesias de la derecha como de la izquierda» (la expresión es suya). No está claro si fue el mayor y más claro de los héroes, cabal hasta el suicidio, o el más preclaro de los cobardes, capaz de convertir su traición en algo aun mayor que un simple sacrificio, Hasta el momento, de su «autocrítica» o «autoconfesión» se sabía que cambió el destino de la revolución cubana. Se sabía de ella por la carta que dejó escrita. Se sabía eso y se también que en algún lugar quedó filmada y perfectamente viva. Era, de algún modo, el mayor



Imagen de archivo del poeta cubano Heberto Padilla, FIGA FILM

secreto del régimen de Fidel. Un secreto que ahora, por fin y más de 50 años después, ve la luz.

El 20 de marzo de 1971, Padilla es detenido a causa de un recital dado en la Unión de Escritores. Intelectuales de todo el mundo desde Cortázar a Sartre pasando por Vargas Llosa protestan. 38 días después sale de la cárcel y

se autoinmola. Durante cuatro largas horas ante el tribunal de sus iguales -poetas, escritores, periodistas y pensadoresreniega de sí, de cada uno de sus libros, de su mujer, señala a muchos de sus compañeros y se marca a fuego con la mancha del contrarrevolucionario.

Sin embargo, nadie lo vio salvo los presentes. Padilla

fue una imagen de una transformación a la que, precisamente, le faltaba la imagen. «En realidad, su autoconfesión es una versión extendida y, sobre todo, vivida de lo que dejó escrito», comenta el director Pavel Giroud que acaba de presentar con carácter de revelación mundial en San Sebastián El caso Padílla. La película es mucho más

que simplemente la presentación por fin del testimonio crudo. El director se las arregla para construir con imágenes de archivo exclusivamente el perfecto retrato de un mundo del pasado que se desmorona y que, a su modo, acierta a reproducir con precisión la imagen del presente de Cuba.

Cuenta el director que a la única pregunta que no puede contestar es precisamente la que se refiere al origen de la película. También cuenta que le llegó a él en el antiguo formato Betamax procedente de un montaje apresurado de la película de celuloide de 16 milimetros obtenida de dos cámaras. «Se tuvo que editar rápido para que lo viera Fidel», dice. Por un lado, El caso Padilla compacta y edita el largo monólogo del poeta. Y, por otro, misterio resuelto por misterio por resolver, indaga en la imagen siempre a la fuga, siempre discutida del protagonista.

De momento, no ha habido reacciones oficiales de Cuba. Ver, de repente, sirve tanto para creer como para descreer. Y en medio, el misterio Padilla, héroe y traidor, victima y portavoz de todas las víctimas.

# <u>Expansión</u>

**EL**MUNDO

# Real Talk

Cero emisiones:

¿Utopía o ilusión?

27 septiembre 2022 9.10 - 11.30 h

> Espacio HUB27 Gran vía, 27 MADRID

#RealTalk

Información e Inscripciones

www.eventosue.com/RealTalk marketing.conferencias@unidadeditorial.es



### CINE

# "SI LOS HOM-BRES NO EVO-LUCIONAN, EL FEMINISMO NO EXISTE"

Clara Galle pasó del puro anonimato a ser arrollada por el fenómeno fan de 'A través de mi ventana' sin escalón intermedio. Pero ella sigue viendo la vida con los ojos de una estudiante de Historia del Arte

POR PABLO R. ROCES MADRID

UNQUE A CLARA Galle (Pamplona, 2002) le pasó un huracán por encima en forma de fenómeno fan por su papel en la película de Netflix A través de mi ventana, que ahora está rodando su segunda parte, ella sigue mirando la vida con los ojos de la joven anónima que apareció en Madrid a estudiar Historia del Arte. Pero con 3,4 millones de seguidores en su Instagram.

«Siempre me ha gustado mucho mi vida, era muy feliz dibujando, haciendo gimnasia ritmica y con mis amigas. No he dejado que mi vida cambie salvo algunos días. Un día normal me pongo a estudiar o llamo a mis amigas con mis dramas. Hubo un momento que me costó digerir todo, no iba a Pamplona, me pasaba el día hablando de mí en entrevistas y eso a veces me hacía sentir mal. Hasta que me di cuenta de que lo de siempre era lo que tenía importancia».

Y eso eran sus amigas, su carrera interpretativa, sus estudios, su pintura... Lo que pasa fuera de los focos. «Ahora hay una parte que es mi trabajo, pero de mi vida privada comparto en redes lo que hago y sé qué cosas quiero mostrar o no». P. ¿Pero no es fácil irse del mundo real?

R. Me han podido pasar mil cosas profesionales, pero mi drama puede ser una tonteria como que ahora me han salido granitos. Por una parte pienso que no puedo

tener ese problema, pero es algo que sufrimos todos y a veces te pueden preocupar esas cosas. P. Ahí se une la exigencia de perfección continua R. Yo siempre he ido muy en contra de eso porque ni soy perfecta ni quiero dar esa imagen. Ni es sano para mi ni para las personas que me siguen. Una vez subí una foto con las axilas sin depilar y recibí de todo. Si fuera un hombre no tendría esa exigencia. P. ¿Aun sigue operando el machismo en ese aspecto? R. El machismo sigue operando hasta el punto de que te llegas a pensar si debes subir una foto en bikini por ejemplo. Mis amigos chicos no tienen ese dilema. Existe una presión externa, pero estoy muy contenta de trabajar eso, hacer lo que me da la gana y ser natural. P. En esta generación,

cel cambio ha sido también masculino?

R. Es la evolución lógica, si los hombres no evolucionan con nosotras, el feminismo no va a existir. Mis amigos son chicos que escuchan, se interesan, abren debates. En mi entorno no existe una negación de la desigualdad, aunque habrá casos.

Pero el cambio sobre todo es femenino, «Eso se verá en unos años, pero por ejemplo mis amigas y yo hacemos más planes para nosotras, nos compramos libros, salimos a comer solas... Nos hemos dado cuenta de que es guay y entendemos que las cosas de pareja las haces



sola con la misma satisfacción». P. ¿Está dejando de ser la pareja el centro de la vida? R. La sociedad va hacia que el centro seas tú y eso es precioso porque en el momento que te priorizas todo es más sano. Las mujeres ya no nos vemos sólo libres, que llevamos tiempo siéndolo, sino capaces de llevar nuestra vida solas y sentimos completas, Somos Artemisa. P. Eso es parte del debate sobre la salud mental. R. Es que hemos empezado a hablar de eso, de estar solas, de la endometriosis que afecta a un montón de mujeres... Esto es porque hay un movimiento en el terreno de las mujeres y gran parte de los hombres nos están acompañando. P. Pertenece a la generación que ha centrado ese debate, el del cambio climático, el del feminismo... R. Igual no tenemos la

experiencia, pero somos más libres y más abiertos al expresar sentimientos. Y eso que no hay en las generaciones anteriores nos hace ver cosas que ni son económicas ni terrenales, que son del interior, y mejoran nuestro mundo.

P. ¿Esa libertad también es sexual? Porque se les acusa de puritanismo.

R. Para nada, hay una gran liberación sexual aunque quedan muchos cambios. Ahora se puede hablar, pedir consejo, decir lo que te da miedo en el terreno sexualy se toma como algo natural.

P. ¿Cómo se lleva tener que desnudarse continuamente en su primera experiencia en el cine?

R. Yo tenia muchas inseguridades con mi cuerpo, que es muy común por las redes y su exigencia de perfección, pero he aprendido a quererme y ser "COMO MUCHAS CHICAS, NO QUEDABA CON CHICOS POR MI INSEGURIDAD A TENER QUE DESNUDARME"

"LAS MUJERES YA NO SOMOS SOLO LIBRES, SOMOS CAPACES DE SENTIR LA VIDA COMPLETA ESTANDO SOLAS"

"MI GENERACIÓN NO TIENE EXPE-RIENCIA, PERO ES MÁS LIBRE Y ABIERTA PARA HABLAR DE SENTIMIENTOS"

más libre con mi cuerpo. Tener un compañero como Julio [Peña], una coach de intimidad y un equipo abierto me ayudó a ver que mis piernas no tenían los defectos que creía. Ahora lo digo en alto y me parecen estupideces, pero como nadie nos ha enseñado que es normal tener estrias o pelo es natural, seguia tapándome al relacionarme con otras personas. Nos han hecho creer que eso es malo cuando no lo es. P. ¿Cómo se superan esas inseguridades? R. Con terapia, que es fundamental aunque estuve mucho tiempo diciendo que no lo necesitaba, y con mucho esfuerzo para aprender a quererte. Yo soy la única persona que voy a estar conmigo toda mi vida. También ayuda enfrentarte a escenas de sexo en una película. Porque como muchas chicas, yo no quedaba con chicos muchas veces por mi inseguridad a tener que desnudarme. Sé que esto es muy personal, pero es importante que las chicas de mi edad o más pequeñas lo escuchen. Cuando te sientes arropada, decides no ocultarte. P. Con un trabajo tan absorbente y sin horario, ¿cómo se compagina con Historia del Arte? R. Es un caos, pero es mi segundo psicólogo. Ahí he encontrado una comodidad, estudio porque me gusta aprender, no quiero sacar un 10 aunque me ha costado mucho entenderlo porque soy muy exigente. Tengo que sacar tiempo de

elegir con 18 años lo que vamos a hacer toda la vida. R. A muchos amigos les está dando por estudiar ahora, han necesitado unos años para entenderlo. Es muy temprana la edad para elegir. A mí me sirvió que mi madre me dijera que no era para el resto de mi vida, que no era una decisión a vida o muerte. De repente empecé a trabajar en esto y vi que me gustaba pero a la vez tengo una carrera por si no quiero seguir. P. Ahí también entra el privilegio al elegir R. Obviamente están las cuestiones económicas,

donde no hay, pero esto es

equivalente a meditar y me

saca del estrés del día a día.

P. Quizás no deberíamos

familiares y donde has nacido, pero hay muchas más opciones de las que pensamos. Si te dicen que sólo hay una opción, te están mintiendo.

# FUELVE EL FÚTBOL!

**VUELVE LA GUÍA MARCA DE LA LIGA** 





+384 PÁGINAS

Incluye todas

las competiciones del

**FÚTBOL FEMENINO** 

Consigue en tu quiosco la guía de fútbol más completa del mercado: la Guía MARCA de La Liga. Los mejores análisis y estadísticas, todas las estrellas del momento, todo el fútbol nacional e internacional y mucho más...

iNo te quedes sin ella!

MARCA

# Aprende Inglés

con Disney English Vaughan

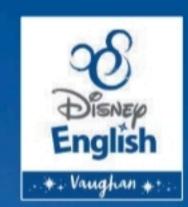

Una colección única para que tus hijos aprendan inglés con sus profesores Vaughan y sus personajes Disney favoritos



SÁBADO 10 Primera entrega

10¥ 1€

- Cuento en versión bilingüe (inglés/español)
- Actividades variadas de vocabulario y gramática
- Con audios divertidos y didácticos con profesores Vaughan

Ellos solos podrán seguir la historia y hacer las actividades en inglés

### **PRÓXIMAS ENTREGAS**



17 SEPTIEMBRE FROZEN



24 SEPTIEMBRE
MONSTERS, INC.

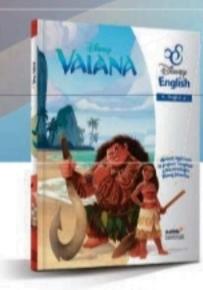

VAIANA

www.elmundo.es/promociones

Cada sábado una nueva entrega con





### TELEVISIÓN

TV3

comarques.

tellserà».

2.50

7.00

15.40 Cuines.

8.00 Els matins.

10.30 Totes mou.

13.50 Telenoticies

14.30 Telenotícies migdia.

21.00 Telenoticies vespre.

«Dem à-Companyia El Eje».

Noticies 3/24.

4.00 Rumba a l'estudi.

22.05 El foraster, «Cas-

15.55 Com si fos ahir.

16.30 Plantabaixa.

20.15 Està passant.

23.10 El foraster.

«El Montmell».

0.10 Incidents

0.50 Més 324.

«Set de Rumba».

#### **GENERALISTAS**

### La I

8.00 La hora de La I. 11.30 Especial informativo: funeral de Estad o de Isabel II. 13.30 Hablando claro.

14.00 Informativo territorial. 14.10 Hablando claro. 14.50 El tiempo.

15.00 Telediario I. 15.55 Informativo territorial. 16.20 Cine. «Un médico y tres mujeres». Alemania.

2016, 90 min. Director: Stefan Bartmann. 17.50 Servir y proteger.

18.50 El cazador.

La 2

11.10 Documenta2.

12.45 Sin equipaje.

con Thierry Marx.

15.45 Sabery ganar.

18.05 Documenta2.

20.10 La 2 es cine.

Europa.

deber.

18.55 El libro de cocina

mediterránea de Ainsley.

20.40 Turismo rural en

«Vacaciones en Roma».

1.00 Isabel y Margarita:

21.10 Ingeniería Antigua.

22.00 Dias de cine clásico.

0.00 Isabel y Felipe, amor y

19.45 Visitame en un dia.

12.00 Grandes diseños.

13.10 Mañanas de cine.

«Mestizo». EEUU. 1966

14.45 Las recetas de Julie

16.30 Grandes documentales.

19.50 Te ha tocado. 20.30 Agui la Tierra. 21.00 Telediario 2. 22.00 MasterChef Celebrity.

1.20 Com er se el mundo. «Panamá».

La noche en 24 horas. 2.15 4.15 Noticias 24 horas.

### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La rulet a de la suerte.

15.00 Anten a 3 Noticias I. 15.45 Deportes. 16.00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

16.02 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.45 Tierra amarga. 19,00 ¡Boom!

20.00 Pasapalabra. Anten a 3 Noticias 2. 21.00 21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Invitado: Carlos Alcaraz, tenista.

7.00 El zapping de surf-

¡Toma salami!

Alta tensión.

Alerta Cobra.

12.00 En boca de todos.

14.50 Noticias Deportes

15.00 Alta tensión.

18.00 Cuatro al dia.

21.00 El tiempo.

21.05 First Dates.

22.50 Viajeros Cuatro.

1.45 El Desmarque de

2.20 The Game Show.

En el punto de mira.

15.45 Todo es mentira.

Mejor Ilama a Kiko.

Todo es mentira bis.

20.00 Cuatro al dia a las 20 h.

20.40 Noticias Deportes

22.45 Hermanos. 2.30 Live Casino. 3.15 Joyas TV. 3.35 Canal ruleta.

Cuatro

eros: lo mejor.

7.40

8.15

9.10

Cuatro

17.00

Cuatro.

Cuatro.

3.00

#### Telecinco

6.30 ¡Tom a salami! 7.00 Informativos Telecinco. 8.55 Previo: El programa de Ana Rosa.

9.00 El programa de Ana Rosa. Presentado por Patricia Pardo y Joaquin Prat.

13.30 Ya es mediodia. 15.00 Informativos Telecinco. 15.40 Deportes. 15.50 El tiempo.

16.00 Sálvame limón. 17.00 Sálvame naranja. 20.00 Sálvame sandia. 21.00 Informativos Telecinco.

21.40 El tiempo. 21.50 Deportes. 22.00 Pesadilla en el paraiso. 22.50 En el nombre de

Rocio. «Matar al león». 2.00 Casino Gran Madrid Online Show.

7.30 Previo Aruser@s.

Aruser@s.

14.30 La Sexta noticias

15.30 La Sexta meteo.

17.15 M\u00e1s vale tarde.

20.55 La Sexta Clave.

21.15 La Sexta meteo.

21.30 El intermedio.

2.20 Pokerstars.

2.50

3.35

21.25 La Sexta deportes.

22.30 El taquillazo. «xXx:

Reactivated», EEUU, 2017.

0.45 Cine. « De espaldas a

Dios». EEUU. 2017. 89 min.

Director: José Montesinos.

Live Casino.

Minutos musicales.

20.00 La Sexta noticias

La Sexta

11.00 Al rojo vivo.

15.10 Jugones.

15.45 Zapeando.

Iª edición.

2ª edición.

#### **VEO DMax**

6.50Dúo de supervivientes. 8.20 Aventura en pelotas. 11.00 Curiosidades de la Tierra.

12.00 Alienigenas. 13.55 Expedición al pasado 15.50 La fiebre del oro. 19.40 Joyas sobre ruedas.

21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos episodios. 22.30 El último baile. Emisión de los capitulos «Episodio IV», «Episodio V» y

«Episodio VI». 1.20 Tesoros al descubierto. Incluye «Masacre en el muro de Adriano», «El

misterio de Stonehenge» y

«Los gladiadores sin cabeza de York». 3.40 Monstruos de río. 5.10 Control de front eras:

8.00 La tien da en casa.

9.00 La tien da de Galería

11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucaristica.

España.

de vida.

TRECE

del Coleccionista.

12.00 Angelus.

12.05 Ecclesia al dia.

15.00 Don Matteo.

«Cuestión de olfato».

12.30 Trece al mediodía.

14.30 Trece noticias 14:30.

14.50 El tiempo en Trece.

16.00 Cine. «King Kong».

18.40 Abiert o redacción.

los indios Sioux». EEUU.

21.05 Trece al dia.

22.00 El cascabel.

0.30

2.30

18.50 Western. «La carga de

20.30 Trecenoticias 20:30.

21.55 El tiempo en Trece.

Teletienda.

### #0

8.15 Grandes inventos. 9.57 Conquistadores Adventym. 13.34 Rojo Caramelo.

14.04 Ilustres ignorantes. 14.34 Miláy Levy.

15.35 Cine. «Mientras dure la guerra». 17,20 Cine. «Hasta el último

hombre». EEUU. 2016. 19.35 Blue Bloods: familia de policias.

21.10 La Palma; el último volcán. 22.10 La liga de los hombres

extraordinarios. 23.30 La Resistencia. 0.55 Festival de San

Sebastián, «Dia 3», 1.02 Martinez y Hermanos. 2.02 Magallanes: la primera vuelta al mundo. «Viaje a los confines de la Tierra».

6.40 House doctor:

del Coleccion ista.

9.10 House doctor:

11.00 Caso cerrado.

18.45 Sin cita previa.

23.00 Amortóxico.

1.35 Conocia a mi

20.25 House.

episodios.

3.05 Killer.

qué le pasa a mi casa?

10.05 Limpia y ordena.

17.50 Ladrón de guante

Emisión de tres episodios.

asesino. Emisión de cuatro

Emisión de tres episodios.

5.15 Limpia y ordena.

¿qué le pasa a mi casa?

6.00 House doctor:

¿qué le pasa a mi casa?

Emisión de dos episodios.

8.05 La tienda de Galería

TEN

blanco.

### NUTONÓMICAS

### Telemadrid

7.00 Buenos días, Madrid. 11.35 120 minutos. 14.00 Telenoticias. 15.00 Deportes.

15.35 Cine de sobremesa. «Las aventuras de Huckleberry Finns, EEUU, 1960.

15.25 El tiempo.

17.30 Cinewestern. «El honor del capitán Lex». 19.15 Madrid Directo.

20.30 Telenoticias. 21.00 Deportes. 21.10 El tiempo.

21.20 Juntos. 22.35 Cine. «The Mechanic». EEUU. 2011. 0.05 Balmoral confidencial

1936-2007. 2.30 Plan Renove. 3.45 Vidas de cine.

«Valdetorres del Jarama.»

4.45 Telenoticias.

### ETB 2

6.40 Vascos por el mundo. 7.00 A bocados.

8.40 Historias a bocados. 9.40Vascos por el mundo. 10.50 Palabra de ley.

11.30 En Jake. 14.00 Atrápame si puedes.

14.58 Teleberri. 15.40 Teleberri kirolak.

16.05 Eguraldia. 16.30 Esto no es normal.

17.55 Lingo. 19.00 Nos echamos a la calle. 20.05 A bocados verano.

21.00 Teleberri. 21.45 Teleberri kirolak.

22.05 12 minutos. 22.20 Eguraldia. 22.35 Trio de ases.

23.45 Tupper Club. 1.15 Atrápame si puedes.

2.05 Esto no es normal. 3.20 Lingo.

A PUNT

### 6.00 Noticies 3/24. Canal Sur

Tierray mar.

5.00 Folc a l'estudi.

«Escarteen Sisters».

Despierta Andalucia. 9.55 Hoy en día. 12.50 Mesa de análisis. 14.15 Desconexiones. 14.30 Canal Sur Noticias 15.30 La tarde, Aquí y ahora. 18.00 Andalucía directo. 19.50 Cómetelo. «Lomo de pescado con gambas y coquin as». 20.30 Canal Sur Noticias. 21.50 Atrápame si puedes. Concurso en el que cada

semana cinco concursantes intentan llevarse el bote respondiendo correctamente a las preguntas que se les plantea.

22.40 Andalucía de fiesta. 1.45 Hijos de Andalucía.

2.15 Historias del Agua. 4.00 Canal Sur música.

IB3 TELEVISIÓN

Tothom en form a.

### PARA NO PERDERSE

### 22.00 / La 2

am or y lealtad.

### Unas 'Vacaciones en Roma' con Peck y Audrey Hepburn

Durante un viaje a Roma, Ana, la jovencisima princesa de un pequeño país centroeuropeo, decide saltarse el protocolo y se escapa de sus escoltas para visitar la ciudad de incógnito. Así conoce a Joe, un avispado periodista estadounidense que la reconoce al instante y piensa que acaba de topar con la historia de su vida. Sin

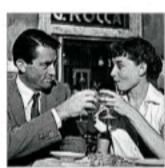

Escena de la película.

revelarle su identidad a Ana, Joe se ofrece para hacerle de cicerone. La pareja vivirá así unas jornadas inolvidables, que propiciarán su enamoramiento. William Wyler, autor de poderosos dramas y vigorosos filmes de acción, fue capaz también de firmar esta deliciosa comedia romántica que se mantiene desde entonces como una de las obras cumbre del género. La película fue candidata a 10 Oscars y consiguió tres. Uno de ellos fue para una jovencisima actriz de origen belga que debutaba en el cine estadounidense con esa película. Su nombre: Audrey Hepburn.

## Minuto de oro

17 de septiembre de 2022

La ruleta de la suerte / Antena 3

El Partidazo de Cope.

ÍNDICE DE AUDIENCIA

| Hora    | Espectadores | 'Share' |
|---------|--------------|---------|
| 14:58h. | 1.975.000    | 22,5%   |

### Programas más vistos

| 17 de septiembre de 2022                          |           |       |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| Noticias I. Fin de semana / Antena 3              | 1.751.000 | 19,2% |
| Informativos I5:00 / Telecinco                    | 1.340.000 | 14,7% |
| La ruleta de la suerte / Antena 3                 | 1.237.000 | 17,2% |
| Noticias 2. Fin de semana / Antena 3              | 1.145.000 | 12,7% |
| El poder de la ambición / Antena 3                | 1.103.000 | 11,9% |
| Informativos 21:00 / Telecinco                    | 1.040.000 | 11,5% |
| Telediario fin de semana I / La I                 | 1.008.000 | 10,9% |
| FUENTE Barlovento Comunicación con datos de Kanta | r Media   |       |

7.00 Les noticies del mati. 10,00 Comunitat Valenciana des de l'aire.

10.20 Meridià zero. 11.10 Valencians al món. 12.15 La cuin a de Morera.

13.00 Terra viva. 14.00 A Punt Noticies. 15.30 Atrapa'm si pots.

16.40 L'Algueria Blanca. 17.20 Bona vesprada.

20.10 La cuina de Morera.

21.00 A Punt Noticies, Nit. 22.00 Zoom. 23.00 La Palma, Borrados

del mapa. 23.55 Les ombres del

Bataclan. 1.15 A Punt Noticies. Nit.

2.00 Terra viva. Presentado por Alex Blanquer. 2.50 Atrapa'm si pots.

#### 15.25 El temps migdia. 15.35 Cuina amb Santi Taura.

Taura. «Oli d'all s».

Al dia.

11.00 Els dematins.

13.50 Cuina amb Santi

13.58 IB3 Notícies migdia.

13.40 Méteo.

8.35

9.00

20.28 IB3 Noticies vespre. 21.30 El temps vespre.

21.35 Jo en sé + que tu. 22.20 Imaginari.

16.00 Agafa'm si pots!

23.10 Memòria negra. 1.35 IB3 Noticies vespre. 2.15 El temps vespre.

Jo en sé + que tu. 2.20 3.00 Agafa'm si pots! 3.55 Paisatges. 4.05 Club de còmics.

### Consulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

### SUDOKU

| FÁC | IL 19 | -09-2 | 022 |   |   |   |     |    |
|-----|-------|-------|-----|---|---|---|-----|----|
|     |       |       | 7   |   |   | 9 | 3   |    |
|     | 3     | 8     | 2   |   |   | 6 | 7   |    |
|     |       |       | 8   |   |   | 4 | 1   | 2  |
| 3   |       | 2     |     |   |   | 7 | 6   |    |
|     | 9     |       | 3   |   | 2 |   |     |    |
| 4   |       | 7     |     | 1 | 9 | 2 |     | 2- |
| 7   | ,     | 9     |     |   |   | 8 |     |    |
|     | 4     |       |     |   | 6 | 3 | - 4 | 7  |
| 2   | 6     | 3     | 4   |   |   |   |     |    |

### DIFÍCIL 19-09-2022

|   | 2 |   |   |   | T. | 4 |   |  |
|---|---|---|---|---|----|---|---|--|
| 5 |   | 8 |   |   |    |   | 9 |  |
| 7 |   |   |   | 1 |    |   |   |  |
|   |   | , |   | 3 |    | 2 | 7 |  |
|   |   |   |   |   | 2  |   |   |  |
|   |   |   |   | 9 |    | Э | 5 |  |
| 4 | 7 | , | 6 |   |    | 9 |   |  |
|   |   | 5 | 8 |   |    |   |   |  |
|   |   | 1 | 5 |   |    |   | 3 |  |

### CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

### SOLUCIÓN FÁCIL 17-09-2022

| 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 |

#### SOLUCIÓN DIFÍCIL 17-09-2022 3 7 6 3 1 0 4 0 5

|   | 3 | / | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 |
|   | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 |
|   | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 |
|   | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
|   | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| - | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 |
|   | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 |
|   | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |

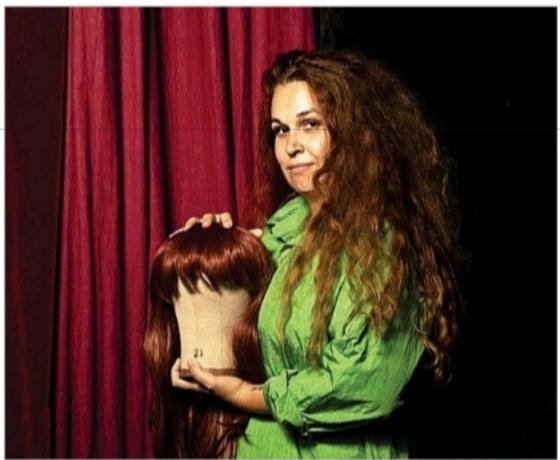

ANTO NIO HEREDIA

### LA ENTREVISTA FINAL



CARLOTA FERRER. Madrid, 1976. Es directora de escena, actriz, coreógrafa y gestora cultural. Capitanea ahora el montaje teatral de la temporada, 'El beso de la mujer araña', protagonizado por Eusebio Poncela e Igor Yebra.

# «No me parece bien que Vox se apodere de los toros»

### **ANA DEL BARRIO**

Pregunta.- Hábleme de la relación que se plasma en El beso de la Mujer Araña. Respuesta... Es una historia de amor accidental entre dos seres humanos que se encuentran en las antipodas.

P.– La obra lanza la pregunta: «¿Qué es ser hombre?».

R.– El personaje de Eusebio Poncela reivindica algo que nos escuece a las mujeres hoy: aboga por la sumisión y la libertad de querer vivir cuidando a los demás. P.- Como las mujeres que se quedan en

casa cuidando a sus hijos.

R.- Hoy está muy mal visto alguien que dice en una reunión de mujeres: «Yo

soy ama de casa». Es una elección como la de ir a la Universidad.

P.— Es verdad que desde el feminismo se critica mucho esa postura.

R. – Evidentemente tiene que ser una elección no una obligación.

P.– ¿Cómo es dirigir a Eusebio Poncela, ese actor indomesticable?

R.– Conmigo está enamorado. Discutimos mucho y el pobre Ygor Yebra tiene una paciencia infinita porque las discusiones son muy encamizadas.

P.- ¿Por qué discuten?

R.– Él quiere realmente saber por qué hace las cosas. Tiene su punto de vista y quiere entender el mío.

P.– De los más de 200 personajes a los que he entrevistado, Eusebio Poncela me ha parecido el más seductor de todos.

R.- Él tiene un lema: «Tienes que seducir todo el día: al taxista, al tendero...».

P.— ¿Por qué fue destituida como directora del Festival de Otoño por la consejera madrileña de Cultura, Marta Rivera?

R.– No lo sé. Yo nunca me he manifestado políticamente. Soy de izquierdas, pero también soy muy crítica con la iz-\* quierda. Creo que el que llega nuevo al cargo quiere decidir a quién pone.

P.- ¿El escenario es el único sitio donde la mujer no está en un segundo plano? R.- Sigue estando en un segundo plano. Hay muchos más actores que actrices en el escenario. Sí que hay un avance y ahora hay muchas más mujeres en el mundo técnico como maquinistas e iluminadoras.

P.—La Liga de Mujeres Profesionales del Teatro denunció que era un sector lleno de depredadores sexuales. R.– Yo no lo he vivido. Sólo he visto de cer-

ca un caso de insistencia y acoso de un director a un ayudante, pero no fue abuso. P.– Muchas actrices me han contado que tenían interiorizadas y normalizadas de-

terminadas situaciones de acoso. R.– Sí recuerdo de jovencita en algún casting que te estén mirando a las tetas en vez de a la cara. Pero hace tiempo que no. P.— El actor Rafael Álvarez El Brujo sostiene que todos llevamos a un Aznar y a un Willy Toledo dentro.

R.- Espero no llevar ni a uno ni a otro. Lo que hay que llevar dentro es no casarte con nadie y no tener ese fervor fanático por unos y por otros. Ahora mismo no hay ningún político en el panorama español que sea excepcional. ¿Por qué seguimos como ovejas lo que dicen? P.– Afirma que le gustan los toros, pero que le encantaria odiarlos.

R.- Decia el dramaturgo Castelucci que el espectáculo más perfecto es el arte taurino porque en él planea la muerte de verdad. Los toros tienen algo místico como para tratarlos sólo como algo de violencia animal. Soy animalista, vivo en el campo y tengo perros. Y es un toro que muere. No puedo negar la mayor.

P.- Ahora parece que si vas a los toros eres de Vox, cuando siempre ha sido una fiesta popular.

R - Y de intelectuales. Hemingway, Lorca... Es un plano místico y no es tanbarato como para convertirlo en una ideología política de la ultraderecha. Se trata de una fiesta española, donde cabemos todos y no me parece bien que se apoderen unos de ella y otros contra ella.

# LA ÚLTIMA

¿HA SUFRIDO A DIRECTORES TIRANOS? Sí. Veo a compañeros jóvenes

que han mamado de directores tiranos y se comportan así. Hay vec es que hacen daño porque los actores son frágiles. Si no estás a gusto en un montaje te tienes que ir. Cuando trabajo con alguien nuevo, le digo: «Si no nos entendemos, coge la puerta».

**EL RUIDO DE LA CALLE** RAÚL **DEL POZO** 

# Libertad de expresión

El cuarto poder sigue por los suelos. Frente a lo que se pensaba, internet no ha acabado con la censura y los gobiernos atacan como nunca a los periodistas. Nos han perdido el respeto y nos sitúan en las alcantarillas del Estado. Y las embestidas contra los que escriben no vienen solo de los gobiernos. La prensa está en la diana de francotiradores que disparan en distintas direcciones: desde la corrección política o el lenguaje inclusivo hasta el matonismo que impera en el anonimato de las redes.

El periodismo de papel parece destinado a desaparecer cuando las agresiones a la prensa no suceden solo en Rusia o México (13 periodistas asesinados solo en 2022), sino en EEUU y Europa. Bruselas llama la atención a Polonia, Eslovenia y Hungria por su trato a los medios independientes.

El Gobierno español ha arremetido últimamente contra el poder mediático achacándole toda clase de bulos, intoxicaciones y manipulaciones; le culpa del desgaste y de la impopularidad del presidente. Para remediarlo, se va a gastar un pastón con la intención de contrarrestar, con propaganda y publicidad, la mala imagen que proyecta ante el zafarrancho electoral que se aproxima. Además, Pedro Sánchez será protagonista de Las cuatro estaciones, una serie televisiva que contará las hazañas del presidente en Moncloa y que Cuca Gamarra ya ha calificado de egoteca.

Eramos felices en la casita de papel bajo la luna de la Constitución del 78, pero la racha se torció. España empieza a recular en la clasificación mundial de la libertad de expresión. Cómo estará el patio que Bruselas ha decidido proteger la pluralidad e independencia de los medios y garantizar que no metan la mano en los contenidos. Ha propuesto un reglamento para blindar cualquier intento de coacción o censura, además de establecer salvaguardas que protejan a los periodistas y a sus fuentes cuando están siendo hostigados por el poder.

La vicepresidenta de la Comisión de Valores y Transparencia, Vera Jourová, justifica así la iniciativa: «La democracia solo funcionará si los periodistas tienen los medios y protección necesaria para vigilar a los que están en el poder». Y añade: «Es una legislación para los tiempos que vivimos, no los que nos gustaría vivir». Lo que intenta la Comisión es, sencillamente, proteger las democracias, y quiere que los países hagan test de pluralidad de medios.

Suscríbete

# EL MUNDO Premium

+ 3 meses GRATIS de





Por solo

¡Solo hasta el 30 de septiembre!



